

Homenaje a Paul Auster, quien falleció de un cáncer de pulmón. Para él, escribir era un espacio para resistirse a enterrar los recuerdos o las experiencias, así como para indagar permanentemente sobre las etapas de la vida que le hicieron experimentar grandes sensaciones. / Cultura p. 14



PETRÓLEO BRENT US\$ 83,44
(Barril) 5,03 %

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO
(Promedio)

COMPRA
\$ 3.677

VENTA
\$ 3.817

DTF 10,6 %



# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.070 2 DE MAYO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

708328 505320



De acuerdo con el presidente las marchas del 1º de mayo fueron la respuesta a las movilizaciones de oposición del pasado 21 de abril. / Mauricio Alvarado

#### Caso Palacio de Justicia

Un juzgado de Bogotá condenó al Estado por la muerte y omisión en la entrega digna de los restos de Mariana Ferrer, quien quedó atrapada debajo de un escritorio del despacho del Consejo de Estado, en el Palacio de Justicia, durante la toma y retoma, y de quien 39 años después solo se han encontrado unos huesos de sus pies. La mujer era una comerciante cartagenera que vendía zapatos y joyas en el centro de Bogotá para mantener a sus tres hijos, y que entró al Palacio para visitar a una amiga, la cual, aparte de todo, no estaba. / Judicial p. 5

#### Posesión de rector de la Universidad Nacional

Para hoy, en Tumaco, se tiene prevista la posesión del nuevo rector José Ismael Peña, pero un detalle tendría en duda la ceremonia: la ministra de Educación, Aurora Vergara, no ha firmado el acta de posesión. ¿Por qué? / Vivir p. 6

### El primer colombiano en ganar un Dauphiné

El ciclista bogotano Martín Ramírez presentó su libro "El arte de ganar un Dauphiné", en el que cuenta el camino que siguió, en 1984, para convertirse en el primer colombiano en ganar la carrera del Critérium del Dauphiné. / Deportes p. 21

### Especiales El Espectador Mayo

Genere visibilidad de su marca en nuestros especiales de contenido.

- Día mundial de la bigiene de manos
- higiene de manos
   Día de la Madre
- Tecnología
- Financiero
- Autos
- Buen Vivir
- Educación



Más información:

Juan Pablo Aguirre Sánchez
Director de ventas integrales

\$\cup\$ 316 4063296

#### "Ha cruzado una línea roja": oposición rechazó discurso de Petro

Luego del discurso que el mandatario dio este miércoles, desde la plaza de Bolívar, varios congresistas de oposición cuestionaron su contenido y señalaron que el mandatario intenta "polarizar" el país para no asumir los errores de gestión en su gobierno. Además, algunos señalaron que el tono de su pronunciamiento abriría la puerta a una "guerra civil".

"Los discursos de Petro que buscan polarizar son una forma de tapar su incapacidad de gobernar. Para no asumir su fracaso como gobernante vuelve a la búsqueda de los enemigos y culpables", destacó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Desde esa misma bancada, la senadora María Fernanda Cabal dijo que Petro "conduce a

Colombia a otra crisis diplomática", en relción con la decisión de romper relaciones con Israel. El senador David Luna, de Cambio Radical, cuestionó el mensaje general del mandatario y el tono que utilizó. "Ha cruzado una línea roja hoy. Mientras habla de un "acuerdo nacional", incita a una guerra civil. ¿Cuál acuerdo nacional? Si no ha propuesto nada", afirmó.

Congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical cuestionaron la decisión de romper relaciones con el Estado de Israel.

## Temadeldía

La oposición reaccionó contra el presidente

### "Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes": Gustavo Petro

Durante una hora exacta y frente a miles de personas que lo escucharon en la plaza de Bolívar, el mandatario afianzó las banderas que marcarán el rumbo de su Gobierno en los dos años y cuatro meses que le quedan: reformas, golpe blando y un acuerdo nacional basado en el "poder constituyente".



DAVID EFRÉN ORTEGA

dortega@elespectador.com 

Por segunda vez desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro salió a las calles de Bogotá para participar en una movilización convocada por sectores que defienden sus políticas de gobierno, en este caso los sindicatos que tradicionalmente marchan cada 1º de mayo, Día del Trabajo. Por la carrera séptima, el mandatario recorrió el kilómetro que hay entre la calle 19 y la plaza de Bolívar para alcanzar una tarima y una multitud que lo esperaban para su anunciado discurso.

El recorrido duró poco más de 20 minutos, en los cuales el jefe de Estado estuvo rodeado, además de su robusto equipo de seguridad, por muy pocas personas cercanas: dos de sus hijos, Antonella Petro y Nicolás Alcocer; la directora del Dapre, Laura Sarabia; el consejero empresarial Juan Fernández y, probablemente quien más llamó la atención, la senadora María José Pizarro, quien siempre estuvo a su lado luciendo una camisa con la frase "Somos pueblo".

El presidente indicó que es momento de llevar a cabo un acuerdo nacional, pero puso algunas reglas. Según dijo, deberá ser una conversación de "tú a tú" con quienes se oponen a los cambios de su Gobierno.

Los demás funcionarios de primer nivel y congresistas del Pacto Histórico marcharon en otros puntos del centro de la ciudad, con excepción de dos ministros, el del Interior, Luis Fernando Velasco, que estuvo en cabeza del Puesto de Mando Unificado (PMU), y el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien se movilizó desde Quibdó, capital de su departamento natal, Chocó.

Yaentarimase sumaron el papá del mandatario, Gustavo Petro Sierra; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y los líderes de las centrales obreras: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), entre otras. Fueron ellos quienes acompañaron al mandatario durante su hora de discurso.

Los ánimos siempre estuvieron arriba, pero el mandatario los caldeó aún más cuando anunció algo que nadie tenía previsto: la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel desde este jueves. "No se puede volver a la época del genocidio (...) si muere Palestina, muere la humanidad. No la vamos a dejar morir", aseguró el mandatario tras recalcar que Israel tiene "un gobierno y un presidente genocida". De ahí en adelante su intervención estuvo acompañada cada tanto por arengas como "Petro, amigo, el pueblo está contigo", "Petro se queda" y varios "vivan las reformas". Estas últimas fueron, precisamente, el primer eje de su discurso.

#### Defensa férrea a las reformas

Según el mandatario, así como en Bogotá, en más de 60 ciudades las plazas públicas se llenaron de personas que reclamaron específicamente los cambios con los que su gobierno se eligió en 2022. Por esa razón, abordó una a una sus llamadas reformas sociales (laboral, salud y pensional), para destacar sus bondades y cuestionar a quienes no las tica colombiana es "nostálgica de la escla- queros manejan la mayor parte del ahorro



El mandatario aseguró que las marchas del 1º de mayo fueron la respuesta a las movilizaciones de oposición del pasado 21 de abril./Mauricio Alvarado

han respaldado.

Aquí lanzó su primer dardo contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien se refirió más de una vez, lo que de alguna manera dejó la sensación de que lo estaba graduando como uno de sus principales opositores. Petro cuestionó un video que el jefe del Centro Democrático grabó en la mañana del miércoles criticando la reforma laboral y explicando cuál sería el camino que debería tomar el país en esa materia.

Según el presidente, la postura que defendió Uribe es la de pagar menos salarios para generar más empleo, la cual, a su criterio, se traduce en una forma de "esclavitud" a los trabajadores. "Es una mentira, somos el país de la OCDE que tiene la jornada más larga de todos los países y al mismo tiempo el que tiene la productividad económica más baja (...) se debe a que las fuerzas económicas y políticas que apoyaron el proyecto uribista se equivocaron de cabo a rabo", argumentó.

En este punto insistió en que la élite polí-

vitud" y los llamó "premodernos, anacrónicos, vetustos, atrasados que quieren mantener el atraso en Colombia". Así, explicó que su propuesta es acortar la jornada laboral y revivir otros derechos que se han perdido con diferentes reformas.

A renglón seguido defendió su modelo de salud preventiva. "Dicen que no está bien que el médico y la enfermera se monten en un caballo, en una mula, en una lancha, en una avioneta, en un Jeep por las trochas de Colombia a llevar la vacuna y la medicina en las lejanas casas de los territorios excluidos del país". Agregó que por eso se oponen a su reforma a la salud, porque algunos quieren concentrar el sistema "donde están los cajeros electrónicos".

Por último, habló de su reforma pensional, la única que sigue viva en el Congreso, pero que pronto se enfrentará al debate de subir de 2,3 a cuatro el umbral de cotización en Colpensiones. "Tampoco quieren que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones y del derecho a pensionarse un negocio de banqueros, solo dos ban-

#### "Este Gobierno incita al odio de clases": Uribe le respondió a Petro

Luego de ser mencionada en varias oportunidades por el mandatario, durante su discurso de este 1º de mayo en la plaza de Bolívar, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de un video publicado en sus redes sociales. En la pieza, el también jefe del Centro Democrático volvió a cuestionar las llamadas reformas sociales del Gobierno y defendió su gestión en la Casa de Nariño.

Según Uribe, la reforma laboral "afectará sectores de la economía muy dinámicos como la industria de entretenimiento y servicios como la salud y la hotelería (...) produce pánico a la inversión y desmotiva la creación de empleos formales. Además, dijo que la pensional "acabará con el ahorro" de los colombianos.

Por último, dijo que es un "maltrato" que lo responsabilicen por los falsos positivos y destacó la labor del expresidente Turbay, a quien Petro señaló como "capo" del narcotráfico citando un informe recientemente revelado por Estados Unidos. "El silencio de los muertos necesita el valor civil de los vivos", aseguró.

El expresidente Álvaro Uribe defendió su paso por la Casa de Nariño y pidió respetar la "memoria" de Julio César Turbay.





Petro les pidió a algunos de sus ministros dar un paso al costado si "les da miedo" el cambio propuesto en las reformas y la Constituyente./Mauricio Alvarado

"capos" del narcotráfico en Colombia.

Antes de cerrar insistió en que quienes marcharon el 21 de abril no querían hablar sino pedir su cabeza. "No llegaron a decir vamos a dialogar, no llegaron a decir ustedes están equivocados en este punto y se puede mejorar con este otro; llegaron a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir, por eso trajeron los ataúdes, constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte".

Así, concluyó que la manifestación de este miércoles festivo fue una respuesta a la anterior. "La marcha de la muerte hoy es respondida, ustedes la han respondido, esta es nuestra respuesta", afirmó con su voz más fuerte.

#### "Golpe blando"

Tal y como lo mencionó la primera vez que salió a marchar en las calles, el 7 de junio de 2023, el presidente Petro insistió en que se está fraguando una suerte de "golpe" en su contra, pero advirtió que no es de los que se producen con "tanques" frente a la Casa de Nariño, sino a los que se organizan desde las instituciones.

Dijo que por esa razón acudirá al respaldo popular que, según explicó, responderá como aquel 19 de abril de 1970 en el que denunciaron el robo de la elección a la Anapo de Gustavo Rojas Pinilla, lo que a su vez dio origen al nacimiento de la guerilla del M-19, en la cual el hoy mandatario militó.

"No podemos permitir eso, lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente (...) mientras se tenga el pueblo no hay que temerle a nada, y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando", dijo. Además, señaló que una de las formas con las que quieren sacarlo del poder es con las investigaciones sobre la financiación de su campaña, las cuales, afirmó, no tienen fundamento.

Según él, fueron otros los que compra-

brecht o, en la campaña de Iván Duque, con los dineros del "Ñeñe" Hernández. "Mientras no investigaron allá, ahora sí investigan acá", dijo señalando que buscan llevarlo a un juicio político.

Antes de cerrar ese punto, aseguró que detrás de todo hay una intención de "silenciar" o meter en el "ataúd" la voluntad de 2022, por lo que volvió a pedir el respaldo de la ciudadanía e incluso de sus funcionarios, a quienes les hizo una llamativa advertencia. "Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen, otros van adelante (...) ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer".

#### Constituyente

El mandatario cerró su discurso tratando de matizar todo lo que dijo y señalando que no se trata de "una confrontación", por lo cual rescató otro de los conceptos que ha mencionado en los últimos meses, el de un acuerdo nacional. Aseguró que su Gobierno está dispuesto al diálogo, pero que no serán "ingenuos", pues lo que plantean es una conversación "de tú a tú", "no se trata de avasallarlos allá ni de avasallarnos acá, se trata de entendernos", explicó.

"Es momento de un acuerdo nacional, pero no con el engaño en el que creían que era volver a hacer lo mismo que ellos hacían (...) un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes, es desatar el poder constituyente, la capacidad de la población de decidir", concluyó el mandatario.

El mensaje, sin embargo, no caló en la oposición, que rápidamente reaccionó a su discurso y lo calificó como una forma de "polarizar" el país. El mandatario, por su parte, continuó celebrando en sus redes la asistencia a las marchas en otras ciudades. Ahora falta ver cuál será el impacto de su discurso en el Congreso, donde se discute la reforma pensional, y en el propio gabinete, donde, según el presidente, no todos están alineados con sus propuestas.

cotizante de los jóvenes". dijo.

#### El pulso por las calles

Todas esos mensajes contra quienes se oponen a sus reformas los encadenó con el tema de las marchas del pasado 21 de abril, en las que miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse contra su gestión. Así, dijo que la movilización del Día del Trabajo era una respuesta a esas marchas y se sumó a la pelea por definir qué sector tiene mayor poder de convocatoria.. "No llenamos la plaza de Bolívar, llenamos el centro de Bogotá", aseguró.

"Salieron a marchar, a decir oiga ese gobierno comunista del guerrillero de Petro, hp, decían. Salieron a decir que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso, que no importan esos 6.402 jovencitos que fueron fusilados con el dinero público y las armas del Estado (...) se vinieron marchando por la séptima los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritando que muera el presidente", agregó.

tor que se movilizó hace dos semanas en su contra, señaló que ese día salieron los "señores de Keralty", a quienes él y varios integrantes del Pacto Histórico han acusado de financiar las campañas políticas de congresistas que hoy se oponen a las reformas.

Además, agregó que a los que marchan les da "rabia" que un presidente "no tenga el apellido de los brillantes hijos de los esclavistas". "No les gusta que no me llame Pastrana, Ospina, Lleras, Santos, pero es que no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa pseudoaristocracia ignorante vestida de esclavista que hoy no conocen la realidad del mundo, que se han separado de la realidad pensando que el país no ha cambiado", agregó.

En este punto aprovechó para lanzar una pulla contra el expresidente Julio César Turbay, a quien señaló de promover el Estatuto de Seguridad que desató persecuciones contra los sindicalistas. Según Petro, Turbay fue un "Netanyahu" que, de acuerdo con reportes recientes de la inte-En un nuevo intento por reducir al sec- ligencia de Estados Unidos, fue uno de los ron los votos con la corrupción de Ode-

#### Sigue la crisis en las universidades de EE. UU.

La policía se desplegó el miércoles en varios campus de Estados Unidos tras su entrada la víspera en universidades de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la intervención de Israel en la Franja de Gaza. La presencia de la policía antimotines en los campus universitarios han dejado perplejos

EE 4/

a muchos estudiantes.

"No creo que debería haber una presencia policial en los campus", dijo a la AFP el estudiante de UCLA Mark Torre, de 22 años, mientras observa la situación detrás de unas vallas metálicas. Las autoridades universitarias intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que

las concentraciones han derivado en el antisemitismo y el odio. La administración del presidente Joe Biden - cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes- también trata de mantener el equilibrio. Del otro lado, el rival de Biden en la elección presidencial de noviembre, Donald Trump, aplaudió la actuación policial.

Las universidades de Los Ángeles y Nueva York han sido los principales escenarios de protestas estudiantiles.

## Internacional

Incertidumbre tras decisión de Petro

## Así afecta a los colombianos el quiebre de relaciones Colombia-Israel

El país se sumaría este jueves a la lista que componen Bolivia y Belice, únicos en Latinoamérica en romper relaciones con Israel. La decisión hace más urgente la necesidad de una oficina diplomática en Ramala, pero para esto, irónicamente, se necesitaría la ayuda de Israel.

#### CAMILO GÓMEZ -JULIANA CASTELLANOS

El puente está quebrado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que romperá las relaciones con Israel este jueves, luego de meses de amenazas y tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos. El anuncio de la medida estuvo acompañado de un fuerte cruce de palabras entre el mandatario colombiano y el embajador del Estado judío, que resume cómo la delicada labor de la diplomacia, que solía darse de manera astuta y disimulada, ha sido reemplazada por discursos provocadores en la arena pública y en las redes.

"Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un gobierno, por tener un presidente genocida", dijo Petro en su discurso por el Día Internacional del Trabajo en la plaza de Bolívar de Bogotá.

"La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes", contestó el embajador de Israel en Colombia, Israel Katz, antes de llamar a Petro "antisemita".

En medio de este rifirrafe hay que poner el foco en el impacto

tiene para la comunidad colombiana. La decisión de romper relaciones no es nueva para Colombia. Como recuerda Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario y doctor en ciencia política, "en la historia hemos tenido rupturas que tienen consecuencias en lo comercial, en inversiones, en intercambios y hay otras rupturas donde eso no ha ocurrido, como en el caso de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, o con Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa. Habrá que ver exactamente de qué manera Petro debe llevar este rompimiento".

Según Camilo González, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana. este es un acto más simbólico que práctico que no tendría un impacto profundo en el día a día de los colombianos. "No es una relación que hayamos de alguna forma afianzado en lo comercial (...) pero sí en términos de la modernización de la infraestructura militar que tiene Colombia", explicó el experto.

"(Sin embargo), lo que afecta mucho es esa cooperación entre los militares, sobre todo en una guerra irregular" como la que hay acá en Colombia, añadió. "Y es que, efectivamente, Israel es de los países que proveen inteligencia y todos esos sistemas sofisticados para desmantelar estructuras criminales", dijo González.

Israel es uno de los principales que este quiebre diplomático aliados en materia de seguridad



El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, el presidente Gustavo Petro y el suspendido canciller Álvaro Leyva. /Presidencia

para Colombia. De acuerdo con cifras del DANE, en enero Colombia importó US\$351.000 en armas y municiones desde Israel. Para 2023 fueron US\$90,3 millones. Pero el área de defensa tampoco es donde se concentraría el mayor impacto.

Para el profesor González, seguramente esto puede tener implicaciones en la relación con Estados Unidos. "Seguro puede haber un enfriamiento de la relación por esta declaración de Petro y también una llamada de atención de Washington a Colombia por su decisión. La ayuda a Colombia puede verse afectada con menos recursos, particularmente en áreas como seguridad y apoyo a la política de paz", explicó el acadé-

Y luego viene el punto central:

Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas, y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso".

Israel Katz, ministro de Relaciones

la comunidad colombiana en Cisjordania e Israel. Se estima que en Cisjordania viven cerca de 1.200 colombianos, mientras que en Israel entre 4.000 y 5.000 connacionales. Una fuente diplomática le afirmó a El Espectador que al romper relaciones con Israel prácticamente se corta también el lazo con Palestina, y esto es perjudicial para la diáspora colombiana del primer grupo.

Para atender a la población en Cisjordania, Colombia necesita tener relaciones con Israel para poder movilizarse y llevar la ayuda a esta zona, por cuestiones como los permisos de acceso al territorio. De momento no hay una oficina de la misión de Colombia en Ramala, capital de facto de Palestina -- aunque el presidente Petro prometió el pasado octubre que se abriría una—. Para evitar que esta población colombiana quedara flotando sin un lazo diplomático, el orden de las cosas debió ser abrir primero la oficina en Ramala, antes de cortar relaciones con Israel.

No obstante, sobre el objetivo de Petro de abrir una oficina diplomática en Ramala, cabe destacar que el pleno funcionamiento de una oficina colombiana depende en buena parte del visto bueno de Israel, con quien las relaciones Esto era evidentemente falso.

han quedado deterioradas. Finalmente, sobre el segundo grupo el de colombianos en Israel, que está compuesto principalmente por estudiantes-, el quiebre de relaciones deja a otra población flotante que recibe de primera mano el impacto del rompimiento.

Por ahora queda mucha incertidumbre sobre la manera en la que el presidente Petro llevará este rompimiento para evitar el menor impacto posible a la diáspora colombiana. "Hay que saber si ese rompimiento solamente va a ser a nivel de los embajadores o va a ser de toda la estructura de la misión diplomática y consular", cuestionó González.

Una cosa es segura: la Cancillería debe recuperar las riendas de la comunicación de la diplomacia colombiana y vigilar la desinformación que pueda producirse desde las redes sociales en medio de tanta tensión. En medio de la jornada, el presidente Petro reposteó un trino de un perfil falso que supuestamente pertenecía al presidente palestino, Mahmud Abás. "Me gustaría agradecer a mi querido amigo Gustavo Petro por cortar completamente las relaciones diplomáticas con Israel. Pudiste hacer lo que yo no (...) Viva Colombia v Viva Shakira", decía el trino.

JUEVES 2 DE MAYO DE 2024/ EL ESPECTADOR

#### Justicia Penal Militar abrió indagación por robo de armas

Luego de que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa denunciaran la pérdida de un poderoso arsenal del Ejército, la justicia penal militar abrió una indagación preliminar para investigar el robo de las municiones. La entidad, a la cabeza del abogado José Reyes Rodríguez Casas, confirmó el inicio del caso en La Guajira.

La indagación se centrará en la investigación de los delitos de hurto de armas y peculado culposo. Según la denuncia de Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las bases militares de La Guajira y Tolemaida no aparecen más de un millón de proyectiles y municiones, incluyendo un antitanque tipo Spike y de fabricación israelí.

La pérdida del armamento la reportó el Gobierno luego de realizar dos inspecciones a las bases militares, una a principios de febrero y otra en abril, en el marco de la política en contra de la corrupción que está desarrollando el Gobierno. Estas revisiones tenían como objetivo verificar el estado de varios explosivos y su correcto uso.

La indagación se abrió por los delitos de hurto de armas y peculado culposo. Las armas no aparecen en La Guajira y Tolemaida.

## Judicial



Marina Ferrer estaba en el Palacio de Justicia el día de la toma y retoma porque iba a visitar a una amiga. / Archivo

Caso Palacio de Justicia de 1985

### Colombia es culpable de la muerte de Marina Ferrer

Un juzgado de Bogotá condenó al Estado por la muerte y la omisión en la entrega digna de los restos de Marina Ferrer, fallecida en este holocausto. Su hija denuncia que el país sigue en deuda con ella.



JHOAN SEBASTIAN COTE LOZANO

jcote@elespectador.com **№** @SebasCote95

La fisioterapeuta Sofía Velásquez Ferrer decidió que, pase lo que pase, no será mamá. Y no porque le disgusten los niños o tenga otras ilusiones, sino para que nadie más en este mundo, dice, vuelva a sentir lo que ella ha la razón. Y aunque diversas insti-

sentido desde el 6 de noviembre de 1985, el día en que su madre, Marina Ferrer, quedó atrapada en el Palacio de Justicia durante la toma y retoma, el día en que escuchó por última vez por teléfono a una inocente mujer pidiendo auxilio bajo un escritorio, en un despacho del Consejo de Estado, y de quien, 39 años después, solo se han encontrado unos huesos de sus pies. Sofía Velásquez demandó a la nación en 2022, y un juzgado de Bogotá le acaba de dar

tuciones quedaron sentenciadas a repararla, para Velásquez no es ni será suficiente.

El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó al Ejército y a la Policía por la muerte de Marina Ferrer, en hechos que siguen sin ser esclarecidos por las autoridades. Además, sentenció en específico a Medicina Legal por la omisión altamente revictimizante de sus funcionarios al momento de recoger, identificar y entregar los restos de Marina Ferrer y de las más de 100 víctimas que dejó el holocausto iniciado por el M-19 y enardecido por el Ejército. El último día para magistrados, auxiliares, escoltas, funcionarios y empleados de la cafetería y hasta visitantes ocasionales, como Marina Ferrer. Una comerciante cartagenera que vendía zapatos y joyas en el centro de Bogotá para mantener a sus tres hijos, y que entró al Palacio solo para visitar una amiga, la cual, aparte, no estaba.

El expediente está ahora bajo consideración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la asesoría de la organización dhColombia, la familia Ferrer apeló la reciente decisión, pues no la consideran una victoria. En su lugar, creen que la tasación de los perjuicios fue insuficiente y que se puede ordenar mucho más que una disculpa

lucradas.

Por ahora, por omisión y acción, la Policía y el Ejército fueron condenadas. "Las autoridades colombianas conocían la amenaza inminente de la toma del Palacio y, estando en la posibilidad de adoptar medidas para impedirla, no actuó, e incluso redujo la vigilancia, lo que facilitó la incursión guerrillera", señaló el juzgado. Asimismo, el juez del caso estudió sentencias que han reconocido la "desorganización, improvisación, desorden y anarquía de las Fuerzas Armadas que intervinieron, y la ausencia de voluntad para rescatar sanos y salvos a los rehenes", como lo señaló el Consejo de Estado en 1994. Y, por supuesto, la condena contra Colombia impartida desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2014.

Sobre Medicina Legal, el juzgado argumentó que esta institu-

Los daños morales que me causó y me sigue causando esta situación son incalculables. El dolor por la pérdida de mi madre aún continúa",

Sofía Velásquez Ferrer, hija de Mariana

ción permitió que cualquier familiar llegara a los espacios donde dispusieron los restos de algunas víctimas. Los hijos de Ferrer acudieron y lo que encontraron fue el desorden total de lo que eran cuerpos calcinados, partes indistinguibles y enseres personales. Días después de la toma y retoma, Medicina Legal les entregó un cuerpo a los Ferrer, al que le dieron santa sepultura. Sin embargo, tras la sentencia de la Corte IDH. se le ordenó a la Fiscalía investigar si realmente las autoridades habían entregado los cuerpos correctos. Al exhumar lo que había sido la tumba de Marina por décadas, en 2015 el ente investigador constató que la gran mayoría de ese cuerpo correspondía a Cristina Guarín, una empleada de la cafetería.

En 2022, la Fiscalía realizó una ceremonia que llamaron entrega digna, en la que le entregaron a Sofía Velásquez algunos huesos que definitivamente corresponden a los pies de su madre, pues se pudieron rescatar de la tumba donde realmente estaba Guarín. En documento oficial le explicaron que había la posibilidad de que, con el avance de las investigaciones, pudiese haber más entregas. Hoy los restos del caso Palacio, en identificación, reposan en 73 cajas en las instalaciones de Medicina Legal. "Llevamos 39 años y cinco meses desde que la perdimos, en una situación que, además de absurda, ha sido demasiado cruel. Con la zozobra permanente de que llegue alguna notificación de la Fiscalía a decir que encontraron algo más", sentenció Sofía Velásquez.

La reciente condena está basada en el dictamen pericial del centro forense Equitas, que concluyó que "no se garantizaron los estándares mínimos internacionales y nacionales de entrega digna de personas en condición de desaparición". Sumado al hecho de que, aunque Sofía Velásquez le solicitó a la Fiscalía la compra de una bóveda en un cementerio privado, dado que el caso está en etapa de entrega digna, el ente investigador se niega. Es decir, esta es la fecha en la que la familia de esta víctima sigue pagando las acciones y omisiones del Estado. "Como un ser humano al que le han vulnerado todos sus derechos, solo pido que me vean con justicia, con conciencia y que este fallo sea revisado", concluvó Sofía Velásquez.

#### Lo que reveló el fósil de un canguro extinto hace 46.000 años

Arqueólogos en Gippsland (Victoria, Australia) encontraron restos de fósil que corresponden a una especie que se extinguió hace unos 46.000 años. El fósil fue recuperado por los Museos Victoria y se evidenció que se trata de un "Simosthenurus occidentalis", conocido como "canguro de cara corta", que vivió junto a los canguros modernos.

Los investigadores afirman que es posible que muriera luego de caer en una cueva oculta unos dos mil años antes de que la especie se extinguiera. De hecho, fue una de las afectadas por una gran extinción que acabó con el 85 % de los mamíferos, reptiles y aves de gran tamaño.

El fósil conserva el 71 % de los huesos del

canguro y es uno de los más intactos de un animal extinto que se haya encontrado en Australia.

El canguro de cara corta tenía una cabeza cuadrada con una mandíbula inferior robusta y la misma altura de los canguros modernos, pero era más pesado, y se cree que caminaba en vez de saltar. Tenía la misma altura de los canguros modernos, pero era más pesado, y se cree que caminaba en vez de saltar.

## Vivir



PAULA CASAS MOGOLLÓN

pcasas@elespectador.com

@PauCasasM

La posesión de José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, está prevista para este jueves 2 de mayo en la sede de Tumaco, pero por el momento está en duda. El acta que explica cómo fue la sesión de su elección no ha sido firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien preside el Consejo Superior Universitario (CSU), el organismo que lo eligió. Sin ese documento es imposible llevar a cabo la posesión.

Esa situación se suma a las semanas de tensión que ha vivido la comunidad universitaria que hoy se encuentra en paro indefinido. Mientras un sector ha respaldado la elección de Peña, otro la ha rechazado y ha pedido que no asuma el cargo que, hasta el 30 abril, estaba en manos de Dolly Montoya.

El acta que Vergara no ha firmado ha sido uno de los documentos más esperados en esta discusión, pues allí está consignado lo que sucedió durante las nueve horas que duró la sesión del CSU del 21 de marzo, en la que se designó a Peña como rector y que ha desatado una intensa controversia en la Universidad Nacional.

Entre los motivos, como hemos contado en estas páginas, estuvo el hecho de que el voto de los integrantes fuera secreto (aunque después algunos lo revelaron en redes sociales) y que se hubiese realizado un particular método (el método Borda) para hacer la elección. Buena parte de la comunidad se mostró inconforme con ese camino que eligió el CSU. Algunos de sus integrantes, como Ignacio Mantilla, Humberto Rosanía, Verónica Botero y Diego Torres, han dicho en una carta, en respuesta, que tenían completa independencia para seleccionar el mecanismo de elección.

Pero, ¿por qué la ministra Aurora Vergara no ha firmado el acta? Desde su despacho señalaron a El Espectador que la primera versión que le enviaron desde la Universidad Nacional fue completamente anónima. Según cuentan, solo se limitaba a decir "un consejero dijo", "una consejera votó" o "un consejero planteó", lo que a los ojos del Mineducación no cumplía con la petición de transparencia realizada por la comunidad académica. Ante la situación, el 15 de abril, desde esa

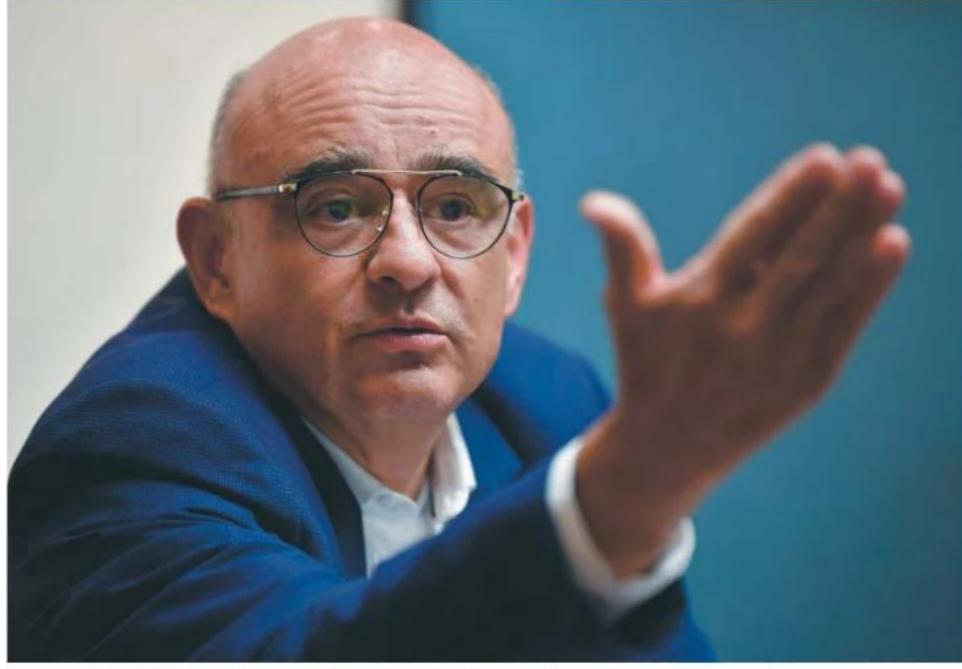

José Ismael Peña fue designado rector de la UNAL por el Consejo Superior Universitario. / Gustavo Torrijos

Fue designado el 21 de marzo

## El enredo por una firma que tiene en veremos la posesión del nuevo rector de la Universidad Nacional

José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, tiene previsto posesionarse este 2 de mayo en la sede de Tumaco. Pero está en duda, porque el acta que avala su designación no ha sido firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara. ¿Qué pasa si no se posesiona el nuevo rector?

cartera respondieron a la institución pidiendo los nombres de las personas que intervenían y más detalles de la reunión.

La respuesta de la universidad llegó al despacho del Ministerio el domingo 21 de abril. Enviaron un nuevo documento, en el cual, según dicen desde la cartera de Vergara, solo identificaron las intervenciones de los tres representantes del Gobierno, que son Vergara, María Alejandra Rojas y Danna Garzón.

comunidad académica. Ante la A partir de ese domingo el situación, el 15 de abril, desde esa Ministerio de Educación tenía el cargo.

cinco días hábiles para responder a la universidad. Le contestó, como supo El Espectador, que la postura de la ministra se mantenía firme: solo firmaría el acta siempre y cuando se publicaran más

ha respaldado la elección de Peña, otro lo ha rechazado y ha pedido que no asuma el cargo.

detalles de la reunión. La Nacional volvió a contestar este martes 30 de abril, asegurando que el acta ya tenía el aval de cinco de los ocho miembros del CSU y que la respuesta del Ministerio había llegado después de lo acordado. Pero sin la firma de Vergara, el acta no puede ser aprobada.

En respuesta, el abogado de uno de los consejeros, que prefirió reservar su nombre, aseguró taria General de a este diario que en esa reunión también se discutió si el acta iba a ser anónima o no, pues "no tenía y que el CS ningún sentido que se votara de finalistas.

forma secreta y al mismo tiempo se revelara un documento con los nombres de cada una de las personas y si habían optado por X o Y opción". Por eso, añade, se sobreentendió para muchos de los consejeros que el voto secreto implicaba también la reserva del acta.

No obstante, afirmó el abogado, la Secretaría General, por la petición del Ministerio optó por hacer públicas las intervenciones de las representantes del Gobierno y guardar el anonimato de los otros cinco consejeros. Desde el martes 30 de abril nos comunicamos con la Secretaría General de la U. Nacional para aclarar lo que está sucediendo, pero al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.

#### ¿Qué pasa si no se firma el documento?

En caso de que no se firme el acta, la principal consecuencia es que Peña no se pueda posesionar como rector este 2 de mayo en Tumaco. Sin embargo, explicó el abogado del representante del CSU, la ministra Vergara no puede "saltarse los acuerdos y las discusiones del Consejo. No puede retener el acta y la resolución de nombramiento porque estaría incurriendo en un posible prevaricato".

Lo que debería hacer Vergara, dijo, es firmar el documento, sacar la resolución de nombramiento de Peña y, si considera que la designación fue ilegal, enviar a los órganos correspondientes para que sea investigado el proceso, pues la ilegalidad de este la determina un juez. A sus ojos, una solución para que el acta sea pública es que Vergara, como presidenta del Consejo, convoque una reunión del CSU y allí solicite que se individualicen cada una de las intervenciones.

Pero, ¿qué sucede si Vergara no firma el documento? La Universidad Nacional pasaría a un escenario de interinidad, es decir, que no habría una persona en propiedad con las funciones de rector. Además, el CSU se tendría que reunir, una vez más, para nombrar a una persona encargada.

En cuanto a un escenario hipotético, en el que Peña no acepte la rectoría (aunque en entrevista con este diario señaló que no lo haría), el proceso de elección tendría que empezar de cero. Es decir, las personas interesadas tendrían que postularse, la Secretaria General avalar si son aptas o no para el cargo, realizar de nuevo la consulta a la comunidad y que el CSU elija entre los cinco

#### Así avanza la situación en los embalses para energía

De acuerdo con los datos que diariamente publica XM, los embalses en Colombia registraron una recuperación de más de cuatro puntos porcentuales durante abril.

Aunque la cifra no pueda sonar como muy alta, vale la pena recordar que, desde noviembre, los embalses no han parado de bajar: desde un llenado del 74,81 % a nivel nacional hasta 31,51 % registrado en marzo. Para abril, el punto más bajo se registró para el 18 de abril, con 28,56 %.

Para el 30 de abril, el embalse útil del sistema llegó a 32,91 %, de acuerdo con las cifras de XM.

La mejora en las condiciones del sistema eléctrico llevó a que la CREG diera por terminado, de forma anticipada, el programa de ahorro de energía que había anunciado hace unas semanas el Ministerio de Minas y Energía.

La iniciativa establecía medidas para compensar económicamente a los usuarios que ahorraran, así como penas para quienes consumieran de más. En abril, los embalses tuvieron una recuperación de más de cuatro puntos porcentuales, de acuerdo con XM.

## Negocios



Jerome Powell, cabeza de la Reserva Federal, durante la rueda de prensa después del anuncio de la decisión este miércoles. / EFE

Se descartó una subida

## Cómo leer la decisión de la Reserva Federal sobre sus tasas de interés

La Fed mantuvo estables sus tasas este miércoles en medio de una inflación que, pareciera, se resiste a ir hacia la meta que ha fijado la entidad. ¿Qué dice esto sobre la economía de EE. UU.?

#### CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS

El consejo de la Reserva Federal decidió por unanimidad el miércoles mantener la tasa de interés de referencia de los fondos federales entre el 5,25 y 5,5 %, donde ha estado desde julio, tras datos que muestran una persistente presión sobre los precios en la economía estadounidense. También reafirmaron la necesidad de más pruebas de que las subidas de precios se están enfriando antes de recortar las tasas.

"En lo que va de año los datos no nos han dado esa mayor confianza" de que los recortes de tasas sean apropiados, dijo el presidente Jerome Powell en una rueda de prensa, luego de la reunión de dos días en Washington. "Las lecturas sobre la inflación han estado por encima de las expectativas. Es probable que ganar esa mayor confianza lleve

más tiempo de lo previsto".

Powell señaló que es poco probable que el próximo movimiento de la Fed sea subir las tasas de interés y que necesitarían ver evidencia de que la política no es lo suficientemente estricta como para llevar la inflación de nuevo hacia el objetivo del 2 % del Banco Central. "No vemos pruebas que apoyen esa conclusión", añadió.

Estas declaraciones tranquilizaron al mercado. Las acciones y los bonos del Tesoro subieron, y los mercados de futuros mostraron una probabilidad ligeramente mayor de que la Fed baje las tasas dos veces este año, en lugar de un solo recorte, como se preveía antes de la reunión.

Aun así, Powell no afirmó que los recortes de tasas fueran probables este año o que estuvieran en un máximo, como ya había dicho anteriormente.

En un comunicado emitido el tasas de interés.

miércoles al término de la reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto aseguró que en los últimos meses "no ha habido avances hacia el objetivo de inflación del 2 % fijado por el Comité". En cambio, en diciembre, la entidad aseveró que la inflación "ha disminuido en el último año, pero sigue siendo elevada".

Otro cambio es que la Fed anunció que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación "se han movido hacia un mejor equilibrio en el último año", refiriéndose al progreso

Jerome Powell dijo que es poco probable que el próximo movimiento de la Fed sea subir las tasas de interés.

en tiempo pasado. La declaración anterior decía que los objetivos están "moviéndose hacia un mejor equilibrio".

Mantener las tasas altas supone desalentar el crédito que alimenta el consumo y la inversión, y con ello reducir presiones sobre los precios para contener la inflación. En general, cualquier movimiento que reduzca la liquidez en la economía tiende a frenar las subidas de precios.

Además, el FOMC señaló que a partir de junio comenzará a reducir más lentamente su volumen de activos en cartera, un movimiento que anuncia un comienzo de flexibilización de la política monetaria.

La Fed había aumentado sus tenencias durante la reciente un 2,7 % en ma pandemia de covid-19, comprando para inundar el mercado de liquidez y sostener la economía. Luego, a medida que aumenavanzó un 2,8 %.

taba sus tasas de interés, comenzó a deshacerse de bonos del Tesoro, retirando así dinero del mercado.

El límite para los valores respaldados por hipotecas se mantuvo sin cambios en US\$35.000 millones, aunque la Fed reinvertirá en junio cualquier pago de capital por encima del límite en bonos del Tesoro en lugar de MBS.

En cuanto al balance, los responsables políticos acordaron en general en la reunión de marzo que sería apropiado adoptar un enfoque cauteloso hacia una mayor reducción -un proceso conocido como ajuste cuantitativo, o QT- dada la agitación del mercado en 2019, según mostraron las actas de la reunión.

Los funcionarios han subrayado que la decisión de ralentizar el QT es independiente de los recortes de tasas y de su calendario.

#### Las expectativas del mercado

Hasta hace poco los mercados tenían la expectativa de ver una reducción de las tasas de interés a partir de junio. Ahora apuntan más bien a septiembre o incluso noviembre, según la información recabada por CME Group.

"El momento de la primera bajada de tasas dependerá de una moderación duradera de la inflación", destacó Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics.

El mensaje es que "los recortes de tasas se postergan, no se anulan", remarcó de su lado Kirshna Guha, economista de Evercore, una asesoría de inversiones.

También está la posibilidad de que el Banco Central no realice ningún recorte este año.

El repunte de los precios también ha provocado un cambio de tono entre los funcionarios de la Fed. Los recortes de tasas anunciados por Powell en diciembre dependían en gran medida de una desaceleración continuada de la inflación, algo que no ha sucedido.

Como resultado, Powell dijo en abril que probablemente se tardaría "más de lo esperado" en obtener el nivel de confianza en la trayectoria de la inflación necesario para bajar las tasas de interés, y añadió que el Banco Central puede mantener las tasas estables "tanto tiempo como sea 
necesario".

El indicador de precios preferido por la Reserva Federal subió un 2,7 % en marzo respecto al año anterior, una aceleración respecto al periodo anterior. Excluyendo los alimentos y la energía, avanzó un 2,8 %

#### El Chocó, con 23 municipios en medio de la guerra

La Defensoría tiene 17 alertas tempranas activas en el departamento por hechos de violencia que afectan a 23 de los 30 municipios. El último informe de la Cruz Roja Colombiana señala que en lo corrido de este año 11 personas han sido víctimas de minas antipersonales.

Jairo Murillo Bedoya, alcalde de Sipí, indicó que las comunidades de San Agustín y Las Brisas están confinadas luego de que dos jóvenes perdieron sus extremidades al pisar minas. El 11 de abril se efectuó un consejo de seguridad en Quibdó con el Ministerio de Defensa, alcaldes y la fuerza pública para tratar la situación de seguridad en el departamento.

El 13 de febrero, 40 familias de la comunidad Chambacú tuvieron que desplazarse de Sipí a Istmina por combates entre las AGC y el ELN. Y la comunidad de Doidó, en Istmina, también se vio afectada por enfrentamientos en medio del paro armado decretado por el ELN, a comienzos de año, que confinó a 27.000 habitantes de los municipios Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita y sus zonas rurales.

En Chocó se han identificado ocho víctimas de minas antipersonales en Sipí, una en Istmina y dos en Litoral del San Juan.



Piden justicia tras el asesinato de Oky Valencia

## El confinamiento no para en Tadó

Después de que actores armados asesinaran a uno de los líderes de la Guardia Indígena, 1.164 personas, de nueve comunidades pertenecientes al pueblo embera katío, están confinadas y hacinadas en Tarena Central. También preocupan los desplazamientos y el reclutamiento de niños.

#### NATALIA PRIETO Y ANGY ALVARADO\*

El 7 de marzo, a las 5:30 p.m., fue asesinado a tiros Jarinson Oky Valencia, líder indígena de la comunidad de Tarena, por hombres armados en Unión Panamericana, municipio fronterizo de Tadó (Chocó). Jarinson, según cuentan sus allegados, iba con un compañero en una motocicleta. A sus 26 años era un reconocido líder, licenciado en Matemáticas, ideólogo y formador de la Guardia Indígena.

Oky Valencia aparecía en una lista junto a otros siete líderes amenazados en Tarena. Desde su asesinato, 1.164 habitantes de nueve comunidades embera katío (Bacoda, Brisa Jobaró, Medio Mondó, Mombará, Piedra Blanca, Alto Tarena, Agua Clara, Coroto y Tarena Central) se desplazaron y confinaron en Tarena Central. "Nos dijeron que hay una lista para asesinar a varios compañeros y que no tenemos nada que hacer en el casco urbano de Tadó, sentimos temor ante las amenazas y por eso nos confinamos", cuenta un líder, que pide no ser identificado.

Llegar a Tarena Central demora más de cuatro horas. Primero, se debe tomar un mototaxi o vehículo que tarda unos 40 minutos desde Tadó hasta Mondó, cerca del corregimiento Playa de Oro, y de ahí, caminar por trocha por más de tres horas, siempre junto a la Guardia Indígena, quienes se encargan de proteger a la comunidad y estar alerta ante la presencia de minas antipersonales que los grupos armados dejan en el camino.

Las 250 familias están hacinadas y al estar tan alejadas del cascourbano se sienten abandonadas. Duermen en cambuches en la cancha, en la casa cultural, en el centro de salud y en la escuela. Por estar confinados, no pueden salir a conseguir alimentos, además padecen enfermedades por la falta de agua potable. "El centro de salud no funciona, no hay nadie que los atienda. Ellos hacen sus necesidades en el río y ahí mismo les toca recolectar el agua. Está incrementando la malaria, el paludismo, dolores estomacales, vómitos y fiebre", explican los funcionarios del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH). Además, en la comunidad hay 363 niños que no reciben clase desde hace más de un mes.

La comunidad cree que a Jarinson lo mataron por su liderazgo en el fortalecimiento de la Guardia Indígena, que impulsaba para contrarrestar el reclutamiento de menores y jóvenes por parte del ELN y las AGC, grupos que se disputan el territorio y los negocios ilícitos en Tadó y todo el departamento. La Defensoría del Pueblo, regional Chocó, indica que recibieron el reporte de las amenazas contra Jarinson desde hace tres años, al parecer del ELN. "Su nombre se habló en un comité sobre personas amenazadas y se habían solicitado medidas de protección, pero no fueron individuales sino colectivas", agrega. La Defensoría conoce la lista de amenazas, por denuncia de las comunidades, y han pedido reforzar la protección colectiva.

Por su parte, la Alcaldía de Tadó informa que buscan apoyo de las agencias de cooperación internacional para hacer el acompañamiento psicosocial y llevar alimentos a Tarena.

#### Las AGC están cerca de la zona urbana y el ELN, en la montaña

Situaciones como las del resguardo de Tarena se han repetido a lo largo de Tadó. La Diócesis, la Alcaldía, la Defensoría y otras organizaciones sociales advierten que la zona urbana de Tadó es controlada por las AGC y que en la zona rural, cerca al nacimiento de los ríos, predomina el ELN. "Las AGC tienen más presencia en la cabecera municipal, con control de extorsión y tráfico (de drogas). Y el ELN, desde la ruralidad, conserva el corredorhastael Valley Risaralda. En ese corredor pasan por resguardos indígenas y son libres y felices sin presencia militar ni de las AGC", explica la Defensoría, que además seña la que en el municipio habría integrantes del Frente Manuel Hernández el Boche y Cacique Calarcá del ELN, quienes desde 2017 se han expandido y fortalecido. "Se registra particularmente avance (del ELN) hacia la parte sur del municipio, en límites con el municipio de Unión Panamericana, lo que configura un cerco a la cabecera municipal de Tadó", dice la Alerta Temprana 073 de 2018.

El ente de control informa que estas condiciones no han cambiado y han aumentado las denuncias de amenazas, extorsiones, secuestros y restricciones a la movilidad, entre otras. También se advierte la presencia de las AGC es principalmente en la cabecera municipal, donde controlan la cadena del tráfico y comercialización de estupefacientes.

Elgrupo de las AGC en esta zona se autodenomina Frente Carretera, o Héroes de Jesús, perteneciente a la estructura Jairo de Jesús Durango, que además de estar en el Chocó está en el suro este antioqueño, el Pacífico y el señalamiento a líderes.

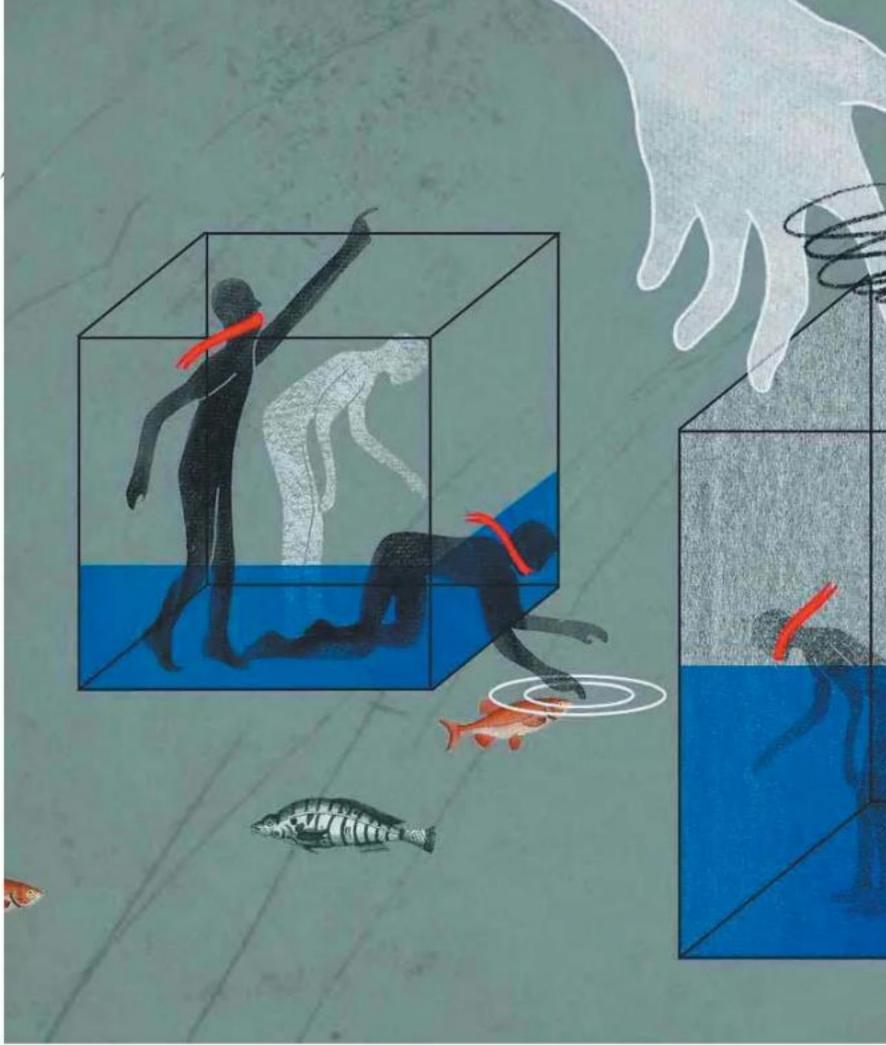

En la región han aumentado los desplazamiento y las víctimas de minas antipersonales. / Ilustración: Camila Bolivar

Valle. A esto se suma que, según Indepaz, las AGC tienen redes de apoyo y bandas delincuenciales tercerizadas o subcontratadas con presencia en ciudades principales y centros urbanos.

Además, la ausencia de la fuerza pública fortalece el conflicto en la zona rural, donde viven en su mayoría comunidades indígenas y afrodescendientes. "Si el Estado no aparece, los actores armados sí, y con la plata", concluye la Diócesis.

Por ejemplo, a lo largo de la carretera que une a Tadó con Pereira se han encontrado banderas del ELN. Además, a comienzos de 2024 por la vereda Guarato se informó de encuentros entre el ELN y el Ejército. La Alcaldía reconoce la gravedad de la situación: "Aquí en la cabecera municipal tenemos Ejército y Policía, pero de salir de aquí al primer corregimiento que conseguimos ya queda uno a la merced de un grupo porque no hay presencia constante".

Confinamiento, desplazamiento y reclutamiento en medio del silencio

La Defensoría expidió la alerta temprana y advirtió del sometimiento de los tadoseños a violencias como el confinamiento, los homicidios, las amenazas y el señalamiento a líderes. Según datos del FISCH, en 2023 más de 94.000 personas fueron víctimas del conflicto en Chocó. "Teniendo en cuenta que somos un departamento de unos 500.000 habitantes eso significa que el 20 % de la población está siendo afectada por los hechos", explican. En este contexto, la práctica más recurrente es el confinamiento.

Varias instituciones han recibido denuncias de reclutamiento forzado de niños y adolescentes de Tadó este año. La Alcaldía y la Iglesia conocen tres casos denunciados. "Ambos grupos reclutan, pero la guerrilla consigue más gente", comentan.

El año pasado, un integrante de la Diócesis se cruzó con un comandante de la guerrilla y evidenció la gravedad del reclutamiento. "Habló con nosotros y nos dijeron que supiéramos que esta es zona de guerrilla. Tenían muchos niños y niñas indígenas en las filas, por lo menos 40 adolescentes de 12 a 16 años".

A pesar del alto subregistro que reconocen las instituciones, según datos del FISCH, el año pasado se presentaron por lo menos 57 casos de reclutamiento en el departamento. "Podemos decir que esas cifras se triplican. Hay muchos casos en que nos ha tocado ayudar en los procesos de rescate con la Guardia Indigena o los Consejos Comunitarios. En 2023 fueron al menos 10 casos y estos no aparecen en las cifras".

Las estrategias para reclutar incluyen ofrecer dinero, ropa, celulares y, en general, otro estilo de vida. "Ellos llegan comprando, son los que hacen los campeonatos de fútbol en algunas comunidades. Llegan y montan

#### Alertas por incendio en isla Salamanca

Un llamado hicieron las autoridades en Barranquilla, luego de que ayer la ciudad amaneció llena de ceniza y humo por cuenta de los incendios que se presentan en el parque vía Isla Salamanca, que ya han consumido más de 40 hectáreas de vegetación. Además del monitoreo a la calidad del aire y medidas como el uso de tapabocas a poblaciones vulnerables como niños menores de cinco años, adultos mayores y embarazadas, la Alcaldía pidió al Gobierno nacional y departamentales tomar acciones concretas

para prevenir este tipo de incendios, que en la mayoría de las veces son provocados y afectan el aire de la ciudad. Por lo pronto, se aumentaron los esfuerzos para mitigar los focos del actual incendio, y llegó apoyo de entidades nacionales.



una fiesta y eso es cerveza, canastas y con la plata montada en la mesa mostrando que esa vida da rentabilidad. A las mujeres les ofrecen vestidos bonitos y tenis", explica el FISCH.

El riesgo constante hace que las comunidades se confinen o desplacen. "Las familias han preferido irse ante toda la violencia. Algunas nos decían que no podían dormir, no es como dijo Francia Márquez de 'vivir sabroso'. Acá se vive con zozobra, con miedo, es bastante compleja la vida de los indígenas", comenta un líder.

Además del desplazamiento de Tarena, en 2023 se registraron dos desplazamientos en la comunidad de Mesetas después de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN. En la primera semana de agosto se fueron tres familias y el 18 de agosto, 63 familias decidieron abandonar el resguardo y desplazarse al corregimiento de Santa Cecilia, en la frontera entre Risaralda y Chocó. Esto, reconocen los líderes y voceros de la iglesia, ha generado afectaciones culturales y daños psicológicos. "Las comunidades no se pueden encontrar, no pueden salir a pescar por la noche. Tienen espacios sagrados a los que ya no pueden ir. No los dejan hablar", denuncian.

#### Un llamado a la paz

Las comunidades indígenas insisten en que en sus territorios no hay paz. "Salieron las FARC y llegó otro grupo, nunca hemos tenidopaz. La situación siempre ha sido igual, ahora se siente calma, pero sabemos que por momentos se activa. El ELN ha enviado a sus representantes, con la Diócesis y la Defensoría del Pueblo, pero no hay paz total y menos

para los indígenas", dijo un líder de Tarena.

El FISCH plantea el acuerdo humanitario ya. "Es importante que se haga una coordinación interinstitucional para responder de manera estructurada a la crisis humanitaria, eso no da espera. Y eso implica que estemos coordinados con las autoridades étnicas, con la Iglesia, la academia y todas las agencias en el departamento".

La Iglesia pide diálogos abiertos y en donde estén los actores armados. "Hemos pedido diálogos con todos, no solo con el ELN, y que entren las AGC, que llamen al orden a las disidencias. Tenemos que lograr que todos estén y se respeten", dice un vocero. Además, cuenta que hay mesas permanentes para informar de los hechos de violencia y del impulso del cese bilateral al fuego.

Sin embargo, la principal preocupación de la Iglesia es que el ELN está dividido. "Unos tienen voluntad de paz y otros no. Ellos dicen que no, pero eso se nota", dice. Por su parte, la comunidad de Tarena, que lleva siete semanas confinada con el miedo de ser atacada, pide que se haga justicia con el asesinato de Jarinson Oky Valencia: "La comunidad está muy adolorida. Ellos temen que algún grupo quiera entrar allá a asesinarlos. Pedimos atención de las autoridades competentes y que nos digan por qué lo asesinaron. Que nos digan por qué lo mataron".

\*Este texto se publicó originalmente en Consonante, medio de comunicación que produce información sobre municipios considerados desiertos de información en Colombia, de la mano de una red ciudadana. Consonante es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).



#### El ruido en la capital: 12 % de los barrios con contaminación

El ruido es un problema ambiental que se encuentra por casi toda la ciudad. Hay zonas donde el problema es más complejo. Según la Secretaría de Ambiente, el 11,8 % de la población en Bogotá (casi 800.000 ciudadanos) de alguna manera es afectado por niveles de ruido superiores a 65 decibeles (dB), que es el límite a partir del cual se empiezan a generar

problemas a la salud humana, según la OMS. Además, de los casi 2,000 barrios de la capital, "es de resaltar que 12 % de los barrios (240) presentan una alta contaminación acústica durante la noche y en la mitad de los barrios mínimo el 40 % de su población está molesta por el ruido".

La principal fuente emisora de ruido en

el Distrito corresponde al tráfico vehicular, que aporta más del 80 % del ruido ambiental. Los vehículos livianos y pesados generan los mayores aportes, cada uno con 30,72 % y 30,25 %, respectivamente. Las motocicletas aportan el 23,68 % y finalmente los vehículos medianos con un 15,35 %.

El 12% de los barrios tienen alta contaminación acústica en la noche. En la mitad de los barrios, al 40% de la gente le molesta el ruido.

## Bogotá

El Distrito no ha podido ponerlos en cintura

### ¿Sindicatos o amanecederos? Los vacíos para intervenir bares que no dejan dormir

Habitantes de Chapinero luchan contra bares que se amparan en esa figura para evadir el control de las autoridades distritales y operar fuera del horario. Parece no haber mecanismo para mediar en este conflicto.



JUAN CAMILO PARRA

parra@elespectador.com @CamiloStonnen

Vivir cerca de bares o discotecas puede ser un martirio. Imagínese llegar a casa un jueves y tener que escuchar toda la noche la fiesta, en un bar tipo rooftoop, porque dicha estructura no cuenta con aislamiento de ruido. Ahora, imagine vivir lo mismo al día siguiente, al siguiente y al siguiente hasta que el calendario marca el lunes a las 6:00 a.m. A veces, la fiesta va hasta el martes.

Es lo que sufren dos comunidades en Chapinero donde, pese a las quejas formales, cartas a la Alcaldía Local y entidades correspondientes, y al desarrollo de mesas técnicas, no han podido llegar a una solución que les permita dormir tranquilos. Un problema recurrente, en las denuncias conocidas por El Espectador, es que algunos establecimientos se amparan bajo la figura de "sindicato", que lo complica todo.

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que intermedian con los empleadores. Como organización, pueden tener sedes y clubes para sus afiliados. Sin embargo, debido a la facilidad para registrase bajo esta figura y a lo diluidos que son los controles, otros vienen acudiendo a ella para montar establecimientos nocturnos que no cumplen las normas y escapan al control local.

#### El caso del "rooftoop" BPM

Para los habitantes de la copropiedad Vitra Art, en la calle 58 con avenida Caracas, la pesadilla comenzó en septiembre del 2023, cuando las fiestas en la terraza del bar BPM Brotherhood Group Colombia -como aparece en redes sociales- comenzaron a

perturbar a los residentes. "Es un a alto volumen toda la noche y a quinto piso (calle 58 n.º 13-10) con veces de día, sin restricción. Adetejas de plástico. No está insono- más, cuando salen, se toman el rizado", contó uno de los residen-

Algunos copropietarios consideran normal escuchar ruido en Chapinero un viernes o sábado, pero se vuelve inaguantable cuando empiezan desde el lunes. "Hace dos meses hubo un festival de electrónica que fue de lunes a miércoles. Cuando pedimos control, nadie pudo intervenir", contó un vecino. Aunque las inspecciones abares y discotecas, así como estas confrontaciones, corresponden a la Policía y a la Secretaría de Gobierno, cuando se les pide intervenir estos sitios por violar los horarios o los niveles de ruido, la respuesta es: "El sitio está amparado en la figura de sindicato y no se puede hacer nada, pues es tarea del Ministerio de Trabajo".

En este caso la situación se agudizó, al punto de que Andrea Carolina Hernández, entonces edil de Chapinero, envió una carta a la Alcaldía Local pidiendo trasladar el caso a las entidades competentes, a raíz del fracaso de una mesa de trabajo, que se celebró de octubre pasado, con el también afectado edificio Infinitum 59, donde no se llegó a ninguna solución.

"Cuando llega la policía, dicen ser un sindicato Asincal. Según los ciudadanos, opera con música

Deebido a la facilidad para registrase bajo la figura de sindicatos y a lo diluidos que son los controles, varios establecimientos nocturnos se han montado bajo este

sector como baño, generando basuras v afectando la convivencia", indica la carta de la edil.

Curiosamente, sobre Asincal (Asociacion Nacional de Trabajadores Independientes Informales No Calificados), creado en 2009, hay un registro de prensa del Ministerio de Trabajo, tras un operativo que realizó en octubre del 2023, en la Zona T y en la zona de tolerancia de Los Mártires. En dicha oportunidad, señaló que "se identificaron establecimientos que se hacen pasar por sindicatos para burlar los controles de las autoridades, como Sintranoctur y Asincal". A pesar de esto, el establecimiento sigue operando.

Producto de la situación, muchos propietarios decidieron irse y aprovechar las rentas a corto plazo, por plataformas como Airbnb, pero el ruido ha espantado a los turistas. "El apartamento es bonito, pero es tan ruidoso, con música sonando toda la noche, que no puedo dormir. ¿Es posible cancelar mi reserva, por favor?", dice un mensaje enviado a las 6:23 de la mañana del domingo 14 de abril. Otros mensajes parecidos llegan los lunes y martes a los copropietarios.

#### El martirio de la familia Henao

Esta, sin embargo, no es la peor situación ni el único sector. Por ejemplo, la familia Henao sufre una pesadilla en Quinta Camacho, desde 2016, al vivir al lado de una bodega que hace ocho años opera como bar. "Empezamos a oír un fuerte ruido, pero no sabíamos de dónde. Lo encontramos en la carrera 13 n.º 65-42, pero afuera decía Centro Educativo Intepac. Tocamos y salió un señor borracho. Había humo y música fuerte. Ese día se inició el



La falta de control a establecimientos nocturnos, que se registran como sindicatos, afecta el sueño de los habitantes de Chapinero. / Mauricio Alvarado

años e Irene Henao sigue denunciando, ya no uno sino al menos tres bares en la zona, sin solución. Cuando todo empezó, el bar no se llamaba Bar Blues, sino Boogaloop y ya no solo era de música electrónica sino de bandas en vivo. En 2019, tras una operación de la Inspección 2B, se verificó el problema. El dueño entonces, Juan Medina Florián, se comprometió a insonorizar para mitigar el impacto, pero solo puso drywall y siguió con los eventos". Con el cambio de arrendatario, todo siguió igual y con permiso de Planeación.

Irene sufrió en 2021 un accidente cerebrovascular y estuvo hospitalizada 10 días hasta que le dieron los resultados: era hipertensa y sufría de fibrilación auricular hipertensiva. El bar ya se llamaba Gastrobar El Boogaloop del Gato. En 2023 se

domingo a domingo. En febrero de 2024 lo cambiaron a Coconut. "El 10 de abril de 2024 tuvimos audiencia en la inspección 2C en espera de una solución a tantos años de sufrimiento", contó Irene.

En su caso, la Secretaría de Planeación no ha explicado cómo realizó el estudio para permitir que una bodega se volviera bar. En cuando al ruido, "la Secretaría de Ambiente solo tiene un medidor y tarda en atender. Y frente a las vibraciones, dicen que le compete a la Alcaldía local, que a su vez le da potestad a la inspección, y allí no pueden sancionar. La Policía lo puede hacer, por extralimitarse del horario, pero ni con el historial lo han hecho. Estamos indefensos", agregó.

A la lucha de esta familia se unió el Hotel Brisas del Oasis. La administradora vive en conscalvario". Han transcurrido ocho llamó Djembe VIP y operaba de tante preocupación, porque los

#### No todos los reportes de ruido los atiende Ambiente

La Secretaría de Ambiente se encarga de vigilar la contaminación por ruido en la ciudad y solucionar los conflictos que genera este problema. Para hacerlo, tiene en marcha la estrategia "El control de ruido es tarea de todos". "Cuando compete a la entidad, se mide la emisión de ruido, como factor de deterioro ambiental, según lo establece la Resolución

0627 de 2006 (norma nacional de emisión de ruido) y se llevan a cabo visitas en las localidades, en horario diurno o nocturno". Todo esto en función del plan de trabajo del laboratorio ambiental, acreditado por el Ideam. Las mediciones se realizan en el horario de mayor afectación, reportado por los peticionarios y bajo las condiciones normales de operación

de los establecimientos.

Sin embargo, no todo es objeto de control de esta depedencia. "El perifoneo comercial, altavoces en espacio público, vecinos ruidosos y ruidos domésticos, entre otros, están fuera de su control, siendo su vigilancia y control competencia de las alcaldías locales, comandantes de estación e inspectores de Policía".

El perifoneo, altavoces en espacio público y vecinos ruidosos, entre otros, son competencia de alcaldías locales, policía e inspectores.

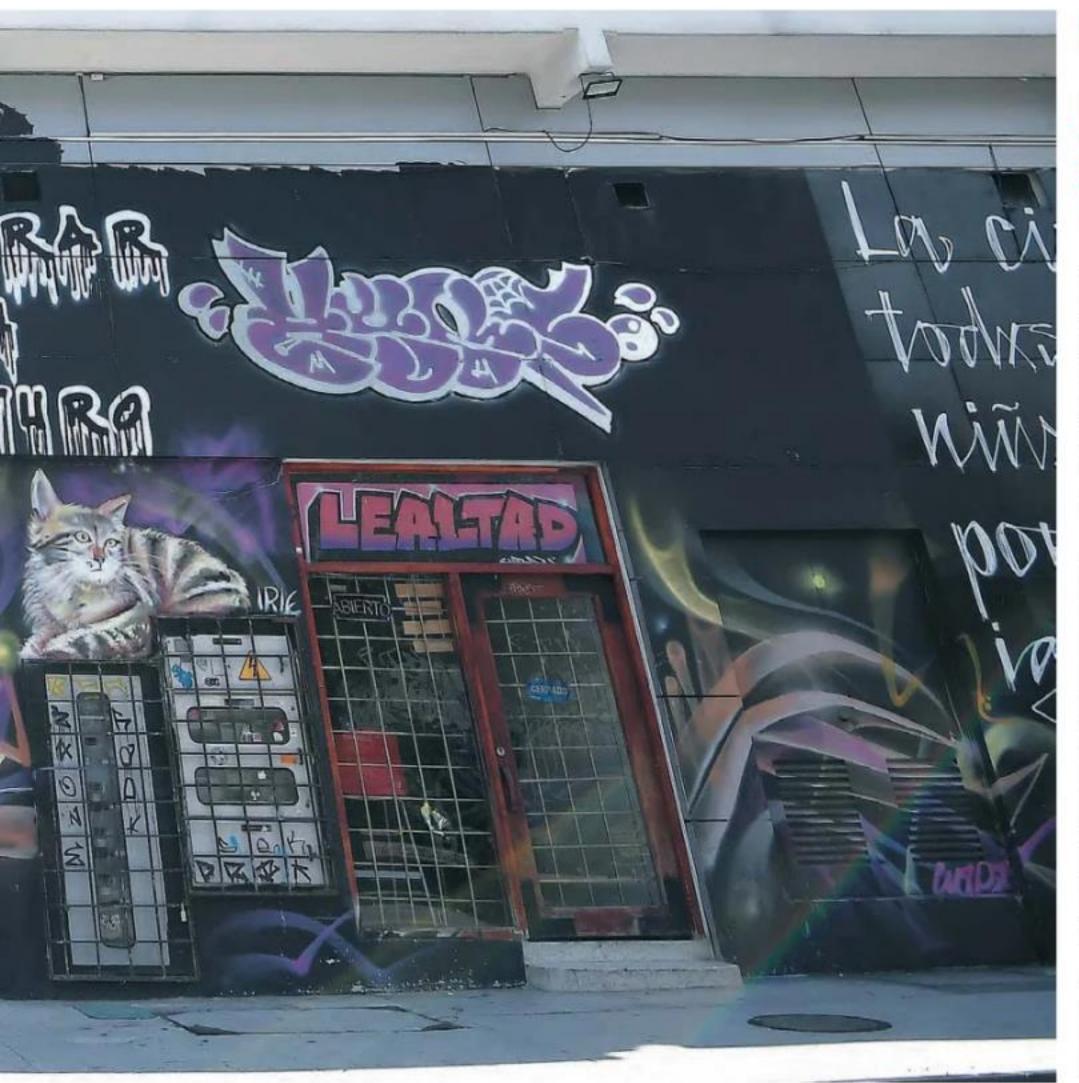

La Secretaría de Ambiente es la encargada de hacer las mediciones de ruido, pero la licencia de funcionamiento la da la Secretaría de Planeación; las inspecciones son de la Secretaría de Gobierno, y los sindicatos los regula el Ministerio de Trabajo".

Irene Henao, afectada.

clientes se quejan cada vez que el bar hace eventos, o los vecinos del edificio Villahermosa, que sufren también, donde, desde el sótano, se siente la vibración que emana este establecimiento, que sube hasta los pisos 9 y 10, donde el 80 % de los residentes son personas de la tercera edad.

#### Pimpón de responsabilidad

En los derechos de petición que radicó la familia Henao, pidiendo respuestas y acciones claras, algunos con el respaldo de la concejala Diana Diago (Centro Democrático), se evidencia que se han presentado al menos 26 quejas contra bares del sector que nunca se resolvieron. Una de las razones, dice Irene, es el pimpón de responsabilidades. "La Secretaría de Ambiente hace las mediciones de ruido, pero las licencias las da la Secretaría de Planeación; las inspecciones son de la Secretaría de Gobierno, y controlar a los sindicatos es tarea del Ministerio de Trabajo", explicó Irene.

De los bares mencionados en las quejas, el que más acumula es un famoso sitio nocturno conocido como Video Club, ubicado en la calle 64 n.º 13 – 09, con 14 notas. Pero al revisar las respuestas, añade la Secretaría de Gobierno, "cabe resaltar que frente al establecimiento Video Club se identi-

fica como sindicato. Conforme lo establecido en la Circular 0024, del Ministerio de Trabajo, la competencia de inspección, vigilancia y control en materia de sindicatos es de esa cartera".

La respuesta de la Alcaldía Local de Chapinero a la última solicitud de la familia Henao y la concejala Diago dice que "dentro de sus funciones inspección, vigilancia y control realizó las actuaciones necesarias para remitir al competente, para que el inspector de Policía, de acuerdo con las competencias asignadas por el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, tome la decisión de fondo que en derecho corresponda".

El Espectador se contactó con el alcalde de Chapinero, pero no quiso dar declaraciones. Sin embargo, en la última semana se realizaron operaciones en las zonas que se mencionan en este artículo, acciones que, esperan los afectados, sirvan para llegar a un acuerdo con los establecimientos. Es claro que el vacío en la norma y los años de desarticulación entre las autoridades distitales y nacionales les abren camino a los que evaden el control. El llamado es a que trabajen para poner en cintura a estos negocios y así evitar que el sueño de muchos se siga viendo perturbado.





**Jueves 2** 

Corferias, pabellón 16, stand 1224

#### 6:00 p. m.

#### Diálogos de paz con el ELN: ¿se logrará firmar un Acuerdo durante el Gobierno Petro?

En nuestro país tenemos 182 especies en peligro crítico de extinción y podemos evitar que desaparezcan del planeta tierra. Solo necesitamos tomar consciencia y cambiar algunos hábitos.

Conversan: José Félix Lafaurie, actual negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones; Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador durante la administración de Juan Manuel Santos.

Modera: Cindy Morales, editora de Colombia+20



2x



EN ENTRADAS EN TAQUILLA

presentando tu cédula en la taquilla de Corferias Beneficio **solo aplica para el suscriptor titular.** 







www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook.com/BIBOCol 💟 @BIBOCol 🔯 bibocol 🛗 BIBOCol



Hace parte del acuerdo global de biodiversidad

### El reto de poner la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones

Una de las propuestas del marco global de biodiversidad es integrar a todos los niveles de gobierno en torno a la biodiversidad, para lograr los objetivos de la conservación de la naturaleza. Este es el panorama en Colombia.

Para 2030 -es decir, en menos de siete años- la humanidad tiene un reto del que depende su supervivencia: detener el rápido colapso de las especies y los ecosistemas que mantienen, en conjunto, la vida en la Tierra. Se trata, de manera resumida, del objetivo de conservar la biodiversidad, no solo en cuestión de números, sino en torno a los sistemas de los que dependen la agricultura y el suministro limpio de agua y aire, entre otros servicios ecosistémicos vitales.

Frente a estos desafíos en el mundo se ratificó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países, que establece un ambicioso programa para que el mundo viva en armonía con la naturaleza. Este reto se materializa con la meta inicial de detener la extinción de especies en el mundo para 2030.

Con el objetivo de hacerle seguimiento a su cumplimiento, cada dos años, se reúne la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), para analizar los avances de estas metas que dependen de los compromisos de los países que las implementan. Este año, la COP16 tendrá lugar en Cali (Colombia), en la que se espera que aumenten los esfuerzos para la conservación de la vida en el planeta.

En general, el marco proporciona los lineamientos para concretar 23 metas urgentes para lograr los objetivos del Convenio en los próximos años. Parte de las metas están orientadas hacia el componente de soluciones, entre ellas la 14, que busca la integración de la biodiversidad en la toma de decisiones en todos los niveles.

"Esto quiere decir que en los procesos de

En los últimos diez años, Colombia ha invertido cerca de \$2 billones anuales del presupuesto público en biodiversidad, incluyendo actividades de protección, restauración e investigación.

planificación, ordenamiento territorial y generación de programas de desarrollo en todos los niveles de gobierno se debe tener en cuenta la biodiversidad, evaluar, evitar, mitigary compensar el impacto ambiental e incluir la gestión sostenible de la naturaleza en esa visión de desarrollo territorial para lograr esa visión que propone el marco global", explica Catalina Góngora, asesora sénior de política pública de The Nature Conservancy (TNC).

En general, se busca que la integración de la naturaleza responda a un concepto conocido como la jerarquía de la mitigación, que busca que las decisiones de los planificadores estén alineadas con evitar impactos el ecosistema y que se piense en compensar los daños inevitables, así como avanzar en los procesos de compensación.

#### Biodiversidad en todos los niveles

El objetivo de integrar la biodiversidad en todos los niveles significa, en primer lugar, una suerte de ejercicio de introspección del sector público y privado. En particular, esto inicia con la revisión de "los reglamentos, los procesos de planificación y de desarrollo, las estrategias de erradicación de la pobreza y consecución de objetivos de desarrollo, las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental y, cuando proceda, las cuentas nacionales, las evaluaciones de incentivos [que puedan representar impactos negativos para la naturaleza]", como indica el acuerdo global de biodiversidad.

Una forma de entenderlo, en el caso colombiano, es observar lo que pasó con el subsidio de la gasolina que entregó el Gobierno nacional hasta principios de 2023. Se trató de una medida fiscal que buscaba dar alivios al sector de la carga y transporte del país, pero que también impactaba el cambio climático y la biodiversidad. De modo análogo, ciertas políticas públicas pueden tener buenas intenciones, pero si no se tiene en cuenta la biodiversidad al diseñarlas y aplicarlas, estas pueden tener externalidades negativas para el ambiente y la vida en el planeta.

"Otros incentivos con impactos pueden ser los instrumentos de asignación de tierras o los créditos de fomento agropecua-



El acuerdo mundial de biodiversidad establece la necesidad de contemplar la biodiversidad en la toma de decisiones. /Getty Images

rio, cuya expectativa de acceder a adjudicación de baldíos o a líneas especiales de créditos, por ejemplo, genera fenómenos de transformación de uso del suelo, sin planeación e impactando a la biodiversidad del suelo y el agua", indica Góngora, experta de TNC.

Y ¿cómo ha avanzado Colombia en esta meta? Según Andrea Prada, especialista en Finanzas Sostenibles de WWF Colombia, hay algunos avances significativos. "Hace más de 12 años, el Ministerio de Ambiente formuló la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad, que fue implementada con el Plan de Acción de Biodiversidad 2016-2030, con

metas específicas. Estas han sido incorporadas, por su parte, en importantes instrumentos de planificación del país como los planes nacionales de desarrollo pasados".

En este momento, según indica Prada, el país está actualizando todo su marco de política de acuerdo con el nuevo marco global. "Estas metas buscan lograr que el mundo 'viva en armonía con la naturaleza' al 2050".

#### El flujo financiero hacia la naturaleza

Como explica Góngora, de TNC, parte de la integración incluye también que los flujos financieros estén articulados con la Apoya:







Respalda:



biodiversidad para lograr la conservación de los ecosistemas, detener la pérdida de biodiversidad y ganancias en la naturaleza al 2050.

Los flujos financieros pueden ser entendidos como una serie de transacciones de activos y pasivos que consolidan o cambian una situación económica. En este aspecto, la meta 14 se entrelaza con la 19, que busca la movilización de US\$200.000 millones anuales para la biodiversidad de todas las fuentes, incluidos US\$30.000 millones a través de la financiación internacional.

No obstante, como se observa en el caso de Colombia, no se trata de una tarea tan sencilla, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho.

En el país, la inversión pública de las metas del acuerdo mundial se realiza a través de las metas que son integradas en los planes nacionales y territoriales de desarrollo, así como los instrumentos de planeación de cada sector.

Según datos de la iniciativa Biofin, en los últimos diez años, Colombia ha invertido cerca de \$2 billones anuales del presupuesto público en biodiversidad anualmente, incluyendo actividades de protección, restauración e investigación principalmente.

"Esta inversión está por debajo del pro-

flujos financieros siguen siendo los gobiernos, a través del recaudo de impuestos. A esto se suman las donaciones de muchos países desarrollados a aquellos en desarrollo, mediante mecanismos de cooperación internacional".

Andrea Parda, especialista de WWF Colombia.

medio de la región de América Latina, pues el gasto público en biodiversidad solo representó el 0,34 % del total del gobierno nacional central en el 2021", indica Prada, especialista de WWF Colombia. "De manera detallada, estos recursos provienen de las siguientes fuentes: 42 % del Gobierno nacional, 35 % de los gobiernos territoriales, 19 % de las corporaciones autónomas regionales y 4 %, aproximadamente, del sistema de regalías". Y agrega: "De esta manera, la principal fuente de los flujos financieros siguen siendo los gobiernos, a través del recaudo de impuestos. A esto se suman las donaciones de muchos países desarrollados de sus recursos fiscales a países en desarrollo, con mecanismos de cooperación internacional."

Algunos expertos hacen un llamado a una mayor descentralización de la inversión de los recursos y del diseño de las estrategias, en las que se deben tener esta visión y herramientas para aplicarlo en todos los niveles de gobierno.

Por otra parte, para lograr movilizar todos estos recursos existe un llamado del acuerdo mundial de biodiversidad de incrementar el papel del sector privado en el cumplimiento de las metas del marco global de biodiversidad. "A nivel privado, además de participar en temas de inversión de soluciones basadas en la naturaleza, que pueden surgir para cumplir obligaciones ambientales y compensar daños o como aportes voluntarios, las empresas también generan aportes reduciendo gastos en modelos productivos perjudiciales y participan en instrumentos de mercado", afirma Catalina Góngora de TNC. "Adicionalmente, las comunidades étnicas, a través de su conocimiento tradicional, han evidenciado ser exitosas en el manejo sostenible de los ecosistemas y la consecución de objetivos de conservación. Por ello, es relevante pensar en mecanismos financieros e incentivos económicos diferenciales a los que puedan acceder las comunidades", resalta Góngora.

Con estas herramientas el país avanza, entre retos, para dar cumplimiento a la integración en todos los niveles de la biodiversidad en los sectores públicos, comunitarios y privados. La idea es llegar a un equilibrio entre las iniciativas para el desarrollo y las condiciones óptimas para la estabilidad de la naturaleza y sus sistemas.

#### Propuestas para evitar un sector eléctrico a media luz

#### ISAGEN

Cuando hablamos de la problemática eléctrica, no podemos estar a "media luz", porque el sector necesita visión clara, coordinación para dar pasos seguros y sortear las crisis. Varias entidades son las responsables de iluminar el panorama del sector y nuevamente hemos expresado nuestra voluntad para, de manera conjunta con el Gobierno nacional, construir señales claras para sortear las problemáticas actuales.

El Gobierno tiene la capacidad de entregar luces, a través de sus políticas públicas, integrando a todos los actores, públicos o privados, aprovechando la diversificación de la matriz como una oportunidad de fortalecimiento del sector y la estabilidad que por 30 años nos han brindado la hidroelectricidad y la térmica, para seguir aprovechando el inmenso potencial de recursos naturales con que cuenta el país.

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con las herramientas para echar luz sobre la estrategia, acelerando la implementación de las comunidades energéticas e interpretando la realidad del sector desde la oferta y la demanda para la toma de decisiones macro, con señales claras de expansión y acompañamiento de las entidades estatales para asegurar la oferta futura de energía con más subastas de cargo por confiabilidad de energía firme, incluyendo tecnologías resilientes al cambio climático, pero también confiables que garanticen la potencia necesaria para abastecer la creciente demanda. La actual coyuntura ha demostrado la importancia de una transición ordenada con las plantas térmicas, aportando confiabilidad en momentos de estrés hídrico. Es fundamental el concurso del Gobierno para superar las dificultades que aquejan a los proyectos eólicos en La Guajira y otros atrasados.

Por último, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), como responsable de alumbrar la interacción en toda la cadena, debe ser capaz de avanzar en acciones técnicas, analíticas y ágiles, especialmente en la complejidad tarifaria en la costa, brindando la oportunidad de implementar esquemas de contratación de energía para disminuir o eliminar la exposición a bolsa de los agentes comercializadores y realizar una revisión de alternativas que, con el apoyo de recursos públicos, atiendan este problema que afecta a los más probres.

A media luz se distorsionaría la realidad, generando desinformación en lugar de claridades y motivando discusiones políticas en lugar de respuestas oportunas. Nuestro propósito es evitar un cortocircuito que impida encender la luz de emergencia, indispensable en momentos de crisis. El Gobierno ha recibido nuestras propuestas concretas, a través de los gremios y agentes del sector, para dar claridad a los actuales focos de penumbra, y estamos prestos como siempre a avanzar en jornadas de trabajo colaborativo que atiendan las dinámicas del sector.

Aunque nos hemos visto amenazados de quedar a media luz, los que integramos el sector seguimos apostando por el país, invirtiendo para conectar comunidades con energía nueva y potente (como el proyecto Bosques Solares de Bolívar, de 100 MW, que estamos a punto de culminar en Sabanalarga, Atlántico), y seguimos trabajando con esperanza para llevar luz confiable y segura a más del 95 % del país por otros 30 años, y más allá.

#### En palabras de Paul Auster

Yo había saltado desde el borde del acantilado y justo cuando estaba a punto de dar contra el fondo, ocurrió un hecho extraodrinario: me enteré de que había gente que me quería. Que le quieran a uno de ese modo lo cambia todo."

Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias. Tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas"

El mundo ha ido de tragedia en tragedia, de horror en horror, pero los seres humanos seguimos existiendo, enamorándonos y hallando alegría en la vida".

## Cultura



Paul Auster fue caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1992 y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. /AFP



LAURA CAMILA ARÉVALO DOMINGUEZ

larevalo@elespectador.com 

Que se escribía para dejar la herida abierta, pensar en ella, volver a sentir el dolor y mantenerla viva. Eso decía Paul Auster. No creía, como muchos otros, que se escribía para olvidar. Él lo consideraba un espacio para resistirse a enterrar los recuerdos o las experiencias. Si era un tema para el papel, era un tema para la memoria. Se preguntó por asuntos como su niñez, su juventud, su labor de escritor, el azar, las casualidades y otros tantos "misterios de la condición humana", pero no por un interés muy grande por sí mismo, sino por una curiosidad permanente por lo que esas etapas le hicieron sentir. Agradecía las sensaciones compartidas que lograba nombrar para otros. Que le dijeran "me pasó lo mismo" era su definición de éxito: había logrado poner en palabras su humanidad, la humanidad de un desconocido.

Paul Auster falleció de un cáncer de pulmón. Estaba en su casa,

Siri Hustvedt, su esposa, y Sophie Auster, su hija. Después del diagnóstico, transcurrió un año entre tratamientos y certezas de la propia mortalidad, pero también de la capacidad de decidir cómo reflexionar sobre ella y su inminente llegada: "Viendo a Paul, he entendido cómo es la elegancia bajo presión. Fuerte y sin queja, con el humor intacto, ha hecho que este tiempo con la enfermedad, que hace ya casi un año que dura, sea bonito, no feo", contó su esposa el 30 de agosto de 2023, en su cuenta de Instagram.

Husdvedt... la escritora, su primera lectora, la receptora de sus manuscritos, su esposa por más de 30 años y la madre de su hija, Sophie. Uno de sus azares mágicos: se conocieron en un recital de poesía en la Universidad de Columbia. Uno de sus temas en privado y en público: no disimuló su complicidad, su amor ni su admiración en cada una de las entrevistas en las que se le preguntó por ella.

Husdvedt, su compañera en Cancerland, como nombraron a esa etapa que comenzó cuando el cáncer se adueñó de su cotidianidad. Su socia, no solo para las lecturas, la escritura y demás momentos aparentemente apaEl escritor supo de tragedias: su nieta, Ruby, murió al lado de su padre, Daniel Auster, por una sobredosis de heroína y fentanilo. A él se le acusó de homicidio "por negligencia": después de invectarse una dosis de heroína, se durmió junto a la niña. Cuando despertó, la bebé no respondió. Semanas después, Daniel fue encontrado en una estación de Brooklyn inconsciente. Murió en 2022 por una sobredosis. Tenía 44 años.

Este hijo, de madre (Lydia Davis) y destinos distintos a los de su otra heredera de sus pensamientos, genes y bienes, fue otra de las pérdidas que padeció el escritor: el fallecimiento de su madre y el asesinato de su abuelo por parte de su abuela, que le disparó a su esposo dos meses después del final de la Primera Guerra Mundial.

Agradecía las sensaciones compartidas. Que le dijeran "me pasó lo mismo" era su definición de éxito: había logrado poner en en Nueva York. Lo acompañaban cibles, sino para los derrumbes. palabras su humanidad.

Así que supo de tragedias. Pero, como se contó al principio de este texto, no se quedó en ellas. O no en todas. Escribió sobre las que quiso pensar algo más, sobre las que no enterró de tajo para no olvidarlas completamente o para hurgar en ellas un poco más de tiempo y así encontrar algo explicable, no sobre él, o no solamente sobre él, sino sobre lo que implica estar vivo, tener un cerebro humano y dejarse llevar por un conocimiento que, para él, en su país era despreciado.

Durante las últimas entrevistas que le hicieron, habló de Estados Unidos como una "nación "delirante" que "sospechaba" de los intelectuales o de las aspiraciones hacia la complejidad. "Lo que veo es más de lo mismo en lo que respecta a las actividades intelectuales. Hay una tensión en la vida norteamericana. Incluso los historiadores han escrito libros sobre el "antiintelectualismo norteamericano", pero es peor ahora: siempre tuvimos muy buenos escritores en los Estados Unidos. En el pasado, teníamos autores que de algún modo u otro tenían presencia en la opinión pública, pero desde hace unos treinta años eso cambió particularmente y los escritores y a no son parte de la conversación nacional. para Libroteca.

Ni los americanos comunes ni los americanos educados saben hoy quiénes son los escritores y tampoco se les lee demasiado. Adoramos a nuestras estrellas de cine, conocemos a los cantantes pop, pero no tenemos idea de quién está haciendo algo interesante en teatro, la danza sigue siendo algo marginal y escribir poesía o literatura de ficción es algo que le interesa a sólo una pequeña parte del público. Así que los escritores ahora somos marginados", dijo en una entrevista realizada por el programa de televisión argentino Libroteca.

"Lo gracioso es que, realmente, la literatura no sirve para nada. No tiene ningún uso práctico. El arte en general no tiene ningún uso práctico. Pero las novelas y la poesía son el único lugar del mundo donde dos personas absolutamente extrañas pueden encontrarse en términos de una total intimidad. Cada lector lee un libro muy diferente. Es una experiencia muy personal, por eso pienso que ingresando en la imaginación de otra persona y colaborando en ella, empiezas a entender mejor tu propia humanidad. Además, si eres sensible al lenguaje, las palabras pueden darte placer, un placer fisico", dijo en la entrevista

#### Cierra la FILBO 2024

La Feria Internacional del Libro de Bogotá tendrá en el cierre de esta edición un evento con el conocido músico brasileño Hermeto Pascoal. La presentación llevará al escenario su visión de la música. Nacido en 1936. Pascoal es recordado por su exploración con los

sonidos de la naturaleza en sus composiciones, creando lo que él mismo ha llamado música universal. Durante el espectáculo de cierre, los asistentes podrán

disfrutar de la propuesta de Pascoal, que incluirá objetos poco convencionales y técnicas innovadoras

para producir música. El espectáculo se podrá ver de 5:30 a 7:00 p.m., en el pabellón de Brasil, país invitado de honor. Hermeto Pascoal es conocido por su habilidad para fusionar estilos musicales, incluyendo el

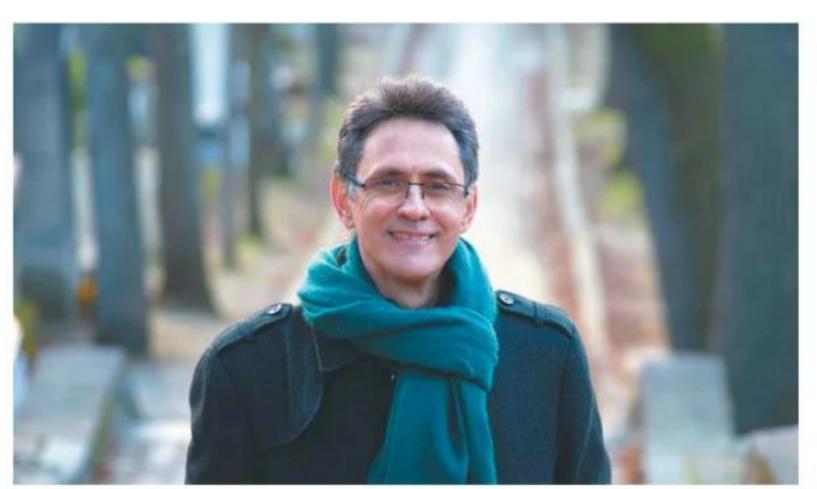

Pablo Montoya presentará hoy su novela "Marco Aurelio y los límites del imperio" en la Librería Lerner de la calle 93, en Bogotá. /

Filbo 2024

### Un gobernador de buenas intenciones



ANDRÉS OSORIO GUILLOTT

aosorio@elespectador.com @ OsorioGAndres

¿Por qué el interés en retratar a un personaje como Marco Aurelio?

Antes había escrito una novela que se llama "Lejos de Roma", que trata sobre el exilio del poeta romano Ovidio, en el primer siglo de nuestra era. Entonces ya había incursionado en ese territorio un poco de la mano de Yourcenar, de Pascal Quignard, de algunos escritores que me habían interesado y me habían apasionado mucho durante mi juventud.

#### Ecuanimidad, serenidad... ¿Qué opina usted de los valores que debe tener un gobernante?

Marco Aurelio fue un emperador estoico, un filósofo, entonces me parecía que era importante indagar en esos valores que propone el estoicismo, no solamente para el ser humano en su cotidianidad, sino también para los grandes dirigentes, porque los grandes dirigentes políticos de la Roma del siglo II casi todos eran estoicos.

#### En el libro se habla de las influencias de algunas escuelas de pensamiento como el estoicismo y el epicureísmo, ¿por qué fueron tan relevantes para Marco Aurelio?

El escritor se toma sus licencias, y yo lo que hice fue que, leyendo "Meditaciones", v evidentemente levendo estudios sobre el estoicismo y Marco Aurelio, me encontré con algunos intérpretes que pensaban que el estoicismo de Marco Aurelio, que es una

rígido, sino que también estaba alimentado por tendencias que venían del epicureísmo, que venían de los cínicos, que estaban ciertamente moldeados por algunos principios de los escépticos.

¿Cómo fue esa labor de "humanizar" a Marco Aurelio desde el amor, las aparentes infidelidades, las intimidades de un hogar y de una vida privada?

Eso se fue dando en la medida en que fui investigando sobre él. En primer lugar, hay una misoginia terrible en Roma, y los historiadores se ensañaron terriblemente con Faustina, la esposa, a quien le atribuyeron una personalidad ninfómana, una mujer infiel, una mujer que estuvo desde los 15 hasta los 40 años pariéndole hijos a Marco Aurelio, eso me pareció un acto injusto con ella, y un poco también obedeciendo a los nuevos tiempos, me parecía que había necesidad de recuperar la imagen positiva de una mujer como la emperatriz Faustina.

"De pronto me sobreviene la idea de que esto que he escrito solo es un largo monólogo frente a la muerte". ¿Podría resumirse el libro en esta afirmación del narrador?

Sí, creo que lo que predomina en "Meditaciones" es eso, es una continua reflexión sobre la muerte, sobre cómo asumirla, de qué modo enfrentarse a ella. La concepción estoica no es una concepción, digamos, trágica, es aceptar esa situación, y ellos tienen la idea de que uno tiene como una especie de demonio interior, un demonio para ellos era como un espíritu protector que te cuida ante todas las dificultades que te rodean. Por otra parte, este es un libro escrito por un hombre viejo, y que está siguiendo eso en medio de la guerra, y institución imperial, no era un estoicismo en las fronteras, en los límites del imperio.





Ciclo: Colombia: Diversidad, música e historias

> Disponible hasta el 6 de junio

Teatro Digital Una entrada para todos\_

Lanzamiento del 57° Festival de la Leyenda Vallenata

Homenaje a Iván Villazón Aponte 'La voz tenor del vallenato'



Develaciones, un canto a los cuatro vientos Juan Diego Castillo







Conéctate

www.teatrodigital.org

#UnaEntradaParaTodos











El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

## Opinion



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Protestas por Gaza encienden las universidades

STUDIANTES DE DIVERSAS UNIversidades en los Estados Unidos vienen protestando en contra de la guerra de Israel en Gaza. Las manifestaciones, válidas en su origen, han incluido tomas ilegales de edificios y agresiones contra funcionarios, lo que ha generado la reacción de sus autoridades, que han pedido a la policía que intervenga y desaloje los predios estudiantiles, en la mayoría de los casos por la fuerza, con un saldo de más de mil estudiantes detenidos.

El movimiento, que se inició como un acto pacífico de rechazo ante las imágenes de muerte y destrucción en Gaza, se extendió por varias universidades de los Estados Unidos: Columbia, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), pasando por Wisconsin, Berkeley, MIT, Tulane, City College de Nueva York, Universidad Estatal de Portland, Universidad de Carolina del Norte y Universidad Brown en Rhode Island, entre otras. Las autoridades universitarias expresaron que, dado que no se logró el desalojo de las instalaciones mediante el diálogo, ante actos de violencia y vandalismo se solicitó el ingreso de la policía. En universidades como UCLA, ayer se presentaron

enfrentamientos a golpes entre estudiantes propalestinos y proisraelíes, que llevaron a que las autoridades autorizaran la irrupción de la policía. Según dichas autoridades, personas infiltradas, que no son estudiantes, habrían aprovechado estas circunstancias para generar los hechos de violencia. En Columbia, se trató de un denominado "Grupo Autónomo", que ocupó el Hamilton Hall y lo habría vandalizado.

De otro lado, se han presentado hechos de antisemitismo que no pueden tener cabida bajo ningún concepto. Una cosa es protestar de manera legítima y otra muy distinta pedir que los israelíes sean echados al

Las protestas estudiantiles deben ser escuchadas, pero no pueden ser un espacio para el antisemitismo".

mar. Tanto el extremismo de quienes en el gobierno de Netanyahu desconocen la necesidad de crear un Estado palestino, o promueven la construcción de asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, como el de los terroristas de Hamás que mantienen a un gran número de secuestrados que son utilizados como rehenes, y que además desconocen el derecho a la existencia de Israel, merecen el rechazo total.

Se han buscado similitudes con las protestas masivas de 1968, que se dieron simultáneamente en Europa. En ese momento se protestaba no solo contra la guerra en Vietnam, sino contra el servicio militar. Ahora, hay una identificación con la justa causa del pueblo palestino a tener un Estado propio, y un rechazo total a lo hecho por Benjamin Netanyahu.

Este es un año electoral en Estados Unidos en el que el gobierno del presidente Joe Biden, que aspira a la reelección, debe maniobrar con sumo cuidado, pues buena parte de los estudiantes suele votar con los demócratas. El malestar por el manejo que se le ha dado al tema de Gaza y el apoyo incondicional a Israel han generado resentimiento en parte de los jóvenes que esperaban una actuación distinta del actual Gobierno.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### Rutas de la trata entre Colombia y México

CATALINA RUIZ-NAVARRO



HACE UNOS AÑOS, VARIOS FEMINICIdios de colombianas en México se hicieron mediáticos y quedaron impunes. Mile Virginia Martín, Stephanie Magón y Alejandra Pulido tenían muchas cosas en común: todas cumplían con el estereotipo de la colombiana voluptuosa, llegaron a México luego de que el país relajara la exigencia de visa para Colombia y las habían traído agencias de modelaje de nombres muy similares. Querían buscar una carrera como modelos o como DJ, dijeron sus conocidos. Sus feminicidios quedaron impunes, en parte porque los medios, recibiendo sin distancia crítica la información de las fiscalías, las cosificaron, estereotiparon y descartaron los casos con la simple explicación de que, si eran migrantes colombianas, algo tendría que ver el narcotráfico. Una línea de investigación que la fuerza pública nunca tomó en cuenta en estos casos fue la de la trata de personas entre los dos países y, en particular, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, así que nunca sabremos si ese fue el caso de

afirmar que hay puntos comunes muy interesantes entre sus feminicidios y las prácticas de las redes ilegales que se tienden entre los dos países.

En Volcánicas hicimos una investigación para entender cómo operan estas redes. México es el tercer país destino de víctimas de trata desde Colombia, y el número ha aumentado dramáticamente desde 2021, en paralelo con el aumento de la militarización. "En 2022, la trata de personas en México aumentó 67,3 % a modo general y 32,8 % con fines de explotación sexual, según el Informe Mundial de UNODC". Esta cifra es importante porque las bandas criminales que manejan estas redes se han diversificado, también trafican armas y drogas, y esto multiplica los fines de la trata. La explotación sexual es apenas una parte del problema.

También encontramos que dos estrategias de captación en Colombia son las promesas de trabajo, muchas veces en modelaje, actuación u hotelería, además de falsas promesas de amor. Las redes sociales son uno de los focos más grandes de captación. A veces los captadores son personas conocidas y hasta amigas de la víctima, y con frecuencia se ofrecen a hacer todos los trámites y gestiones para el viaje. Luego les dirán que adquirieron deudas por hasta \$30 millones, por pasajes que pueden costar entre \$2 y \$3 millones, y con la deuda las Martín, Magón y Pulido, pero sí podemos controlan a veces sin que las mismas vícti-sonas.

mas reconozcan hasta qué punto perdieron su libertad.

En México, las zonas más calientes están en la frontera norte, en estados como Baja California y Chihuahua, y, en el centro, el estado de México, Puebla y Ciudad de México. Para Liliana Orozco, docente y cofundadora de Caminantas, las redes de trata no son difíciles de detectar, todo el mundo sabe dónde y cómo operan. El problema, según Orozco, tiene que ver con los clientes, que son hombres con mucho poder político y empresarial, que no van a mover un dedo para ayudar y, en otros contextos, los mismos policías que tendrían que estar investigando los casos.

Sin embargo, no existen registros que permitan determinar la magnitud del problema. Desde Volcánicas enviamos solicitudes de información a 15 entidades, y de las nueve que nos contestaron, cuatro declararon "notoria incompetencia" y otras tres, incluido el Instituto Nacional de las Mujeres, nos remitió a la Fiscalía General, que tampoco ha dado respuesta. El silencio es diciente. Las organizaciones que trabajan el tema también denuncian que la trata de personas no ha sido una prioridad para el último sexenio, y esto es síntoma de una pérdida de control territorial por parte del Estado y de pactos soterrados con las bandas criminales. El machismo y la misoginia de los medios han sido instrumentales para que los gobiernos sigan evadiendo su responsabilidad con la erradicación de la trata de per-



#### El día que cambió la música



SI YO PUDIERA ESCOGER CUALQUIER día de la historia para ir a vivirlo sería el 7 de mayo de 1824. El crítico Norman Lebrecht llamó esa fecha "el día que cambió la música" porque fue en ella, de la que se cumplen dos siglos, cuando se realizó el concierto en Viena en que se estrenó la Novena Sinfonía "Coral" de Beethoven. Esta obra básica en la historia del arte ya lleva pues 200 años maravillando y dando satisfacciones espiri-

tuales a los amantes de la música. La revolución que implicó agregar coros a una sinfonía, la misma longitud de ella y su profundo llamado a la hermandad humana han hecho de la *Novena* uno de los Everest de la música. Curioso que ninguna de nuestras agrupaciones sinfónicas haya decidido programar la obra en esta efeméride tan importante.

Lo interesante es que originalmente Beethoven no quiso estrenar la obra en Viena porque no creía que los vieneses pudieran captar el significado de su sinfonía. Al saber esto, un nutrido grupo de amantes de las artes, en el que había nobles, artistas y burgueses, le mandó una carta pidiendo que reconsiderara y el músico acabó organizando su concierto en esa ciudad. El dinero era una preocupación. Beethoven reunió orquesta y coros no necesariamente entre los mejores sino los que aceptaran la remuneración ofrecida.

El día del inolvidable estreno, además de la Novena, se tocó La consagración de la casa y partes de la Misa solemne. Pero eso fue olvidado ante el éxito que significó para el público que llenaba la sala. Beethoven, sordo, no podía oír el estruendoso aplauso al final y creyó que había fracasado hasta que una de las cantantes lo hizo mirar a esa audiencia entusiasta.

Conmemoraciones como estas son las que hacen que los amantes de la música entiendan los placeres del arte y es por eso que el 7 de mayo de 1824 se recuerda con tanta emoción.

#### Recesión democrática

ELISABETH UNGAR BLEIER



EL LATINOBARÓMETRO 2023, publicado el año pasado, describe lo que está sucediendo con las democracias de la región como una recesión democrática. Esta "no se refiere a esas dictaduras, sino más bien al declive y la vulnerabilidad a que han llegado los países de la región después de una década de deterioro continuo y sistemático de la democracia. La recesión se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y las actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos".

En el informe se mencionan como causa de esa recesión, en primer lugar, los personalismos que debilitan a los partidos políticos, generan su fraccionamiento y, por esta vía, su legitimidad como instancias de representación política. Luego, la desconfianza en las instituciones y los gobernantes y su incapacidad de responder a las expectativas políticas, sociales y económicas de los ciudadanos. En tercer lugar, lo que denomina "el fenómeno más negativo de las democracias latinoamericanas en los últimos años: la corrupción al más alto nivel (...) Esta tuerce el poder del voto al intervenir en las campañas electorales con enormes sumas de dinero y provoca una competencia desleal". Por último, el populismo, que describen como una práctica "antiinstituciones, antipluralista, contrario a las élites, intolerante con ciertos grupos de la sociedad, partidario de la democracia directa y hegemónica".

Colombia no se escapa de esa recesión democrática. Es evidente el fraccionamiento y debilitamiento de los partidos políticos, su pérdida de credibilidad y legitimidad, la volatilidad de sus posturas programáticas, la práctica de negociar votos por contratos y puestos, mucho de esto asociado con el personalismo. No en vano Colombia tiene 36 partidos políticos y no por eso es más sólida nuestra democracia.

Con relación a la desconfianza de los colombianos en las instituciones y en el Gobierno, esta es muy alta y va en aumento. De acuerdo con el último barómetro de confianza de la consultora Edelman, presentado hace unos meses en Davos, y citado por El País de España, "solo un 31% de los colombianos confian en el Gobierno, 9 % puntos porcentuales menos que en el año anterior y en el cuarto peor puesto de los 28 países encuestados". Esta disminución también se observa en otras instituciones como el Congreso, las ONG, las empresas y los medios, entre otras. A esto se suma la corrupción, frecuentemente ligada a la financiación ilegal de las campañas y a la entrega de millonarios contratos a los aportantes, nombramientos de personas cercanas en cargos públicos, así como a recursos vinculados con actores y actividades ilícitas.

Finalmente, el populismo también tiene protagonistas en el Gobierno. Personas o grupos que antagonizan constantemente con las instituciones, predican acuerdos, pero no los facilitan, estigmatizan y descalifican a los medios de comunicación y a otros sectores, y privilegian la democracia directa, la de la calle, desconociendo canales establecidos en la Constitución y la ley. Ojalá la recesión democrática no desemboque en la ruptura de la democracia.

#### Osuna



Aprovechando la Plaza de Bolívar

#### ¿Eliminar a los otros para ser felices?

#### YOLANDA RUIZ CEBALLOS



LA APUESTA MÁS EXTENDIDA EN EL debate público está hoy en crear y promover la sensación de caos, de desastre total y no futuro. Y siempre todo es culpa de "el otro", "los otros", los enemigos. El miedo, el odio y la rabia son emociones que traen buenos dividendos en la política y en las métricas de redes y medios. Cuando se promete esperanza, se ofrece como la promesa de salir del infierno creado por "los otros". La razón no gana y los algoritmos que hoy rigen nuestras vidas premian las batallas, las emociones fuertes y castigan las razones y los intentos de conciliación y entendimiento. Aun así, cuánta necesidad tenemos de argumentos, razones y esperanza.

Hablo de Colombia y también del mundo, porque esto es una tendencia planetaria que viene creando el ambiente propicio para alimentar guerras, nacionalismos, xenofobia, liderazgos agresivos y discriminación de todo tipo. Esos problemas han existido siempre y no nacieron en la era de la hiperconexión, pero se han exacerbado, al punto de que ya no se cree en los hechos, se cree en los memes y las tendencias y sobre ellos se

toman decisiones que impactan a las sociedades. Hoy la percepción pesa más que la realidad.

En esa nueva "realidad" creada sobre muchas ficciones, en donde hacer un buen espectáculo es lo que cuenta, es fácil profundizar las divisiones, los muros, las exclusiones. Se trata de hablar de "ellos" (siempre malos, culpables, cuestionables, bandidos) y "nosotros" (los elegidos, los portadores de la verdad, los inocentes). Dividir el mundo entre buenos y malos es un primer paso para poder creer que tenemos el derecho de borrar a esos "otros". Eso va desde la censura hasta las guerras de exterminio y los genocidios.

Dependiendo de quién lo diga, "los otros" son los de color distinto, los que tienen un dios diferente, los migrantes, los de izquierda o los de derecha, los ateos o los creyentes, los pobres o los ricos, el Estado o los privados. Según la lógica de ese pensamiento excluyente, en "los otros" está el origen de nuestros males y acabar con ellos, excluirlos o minimizarlos es la manera de llegar al paraíso perdido. Eliminar a "los otros" para ser felices. Según esa lógica hay solamente una manera de pensar y si alguien se sale de la norma se vale silenciar, censurar o matar. Lo mismo pensaban en los tiempos de la Inquisición.

de que ya no se cree en los hechos, se cree en los memes y las tendencias y sobre ellos se catástrofes anunciadas, cada vez hay menos alguien que pueda ofrecer esa esperanza?

espacio para debatir argumentos, dejarse convencer por ellos y transformar la mente con ideas frescas. Lo que más se busca es confirmar las creencias, reafirmar los prejuicios y acabar con las dudas, que han sido y serán siempre el motor de los nuevos conocimientos, de la ciencia, de las transformaciones, de la creación. El que duda busca más, piensa más, aprende más. Sin embargo, hoy cuesta dudar. No hay tiempo para pensar, entender ni reflexionar. No expresar certezas, no tomar partido, no sentar posición sobre lo divino y lo humano, sobre lo que se sabe y lo que no se sabe, parece ser una grave infracción en tiempos de redes instantáneas. No hay espacio para los no creyentes o para los que pueden ser agnósticos frente a las religiones o fanatismos que hoy batallan en medio de la infodemia.

Estoy muy convencida de que se vale decir no sé y dudar de las "verdades" que se venden con brillantes técnicas de mercadeo en los videos reales, trucados o falsos que circulan en las redes. Se vale creer que la realidad es diversa y compleja. Se vale argumentar en vez de insultar, buscar signos de esperanza en medio de la incertidumbre y apostar por lo que nos queda de humanidad. Por eso hago votos para que algún líder nos ofrezca una esperanza para todos, sin revancha, sin que "la utopía" de unos implique borrar a "los otros" del mapa. ¿Habrá alguien que pueda ofrecer esa esperanza?

#### No estamos polarizados, estamos rotos

CLAUDIA



EXISTE LA POLARIZACIÓN POLÍTICA cuando la opinión pública se divide en dos extremos opuestos representados, cada uno, en figuras de los partidos políticos que buscan adhesiones emocionales y, en general, poco racionales.

La anulación de la razón da paso a la violencia y, cuando es la violencia la que domina el discurso y las acciones, las sociedades ya no se polarizan: se quiebran. Piensen en una porcelana en forma de bailarina, por ejemplo: se cae de la repisa, se le quiebran los brazos, se los pegan, pero siempre, siempre, será evidente la cicatriz de esa ruptura. Y si no queda bien pegada, los brazos se vuelven a caer. Colombia es esa porcelana.

Pedro Jesús Pérez Zafrilla, doctor en Filosofía y profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia, España, publicó en 2022 un ensayo titulado "Cómo la polarización política amenaza la democracia... y cómo afrontarlo" en el que hace una asociación entre polarización política, compromiso político y nivel educativo. Allí señala que la estrategia de hacer campañas "con mensajes simples y narrativas maniqueas y emocionales" con la idea de resaltar la maldad del adversario y la bondad del propio partido, elimina la posibilidad de que "los contrincantes políticos —especialmente, las élites de los partidos— se reconozcan como adversarios legítimos con el mismo derecho a ocupar el poder".

¿Es, entonces, la buena educación de los ciudadanos la salida para un mejor debate político? Pérez Zafrilla afirma lo siguiente: "Las personas con mayor nivel de estudios, que cuentan con una mayor capacidad cognitiva y habilidad de razonamiento, ponen, de forma inconsciente, esas potencialidades al servicio de dichos sesgos cognitivos (AlGharbi, 2019). Eso explica que su mayor capacidad cognitiva, fruto de su mayor formación académica, no lleve a las personas más instruidas a admitir sus propios errores ni a ser más humildes o más tolerantes. Más bien, sucede todo lo contrario".

¿Si la sociedad se queda con referentes muy educados o no tanto e igualmente negativos y destructivos, qué queda?

Esa pregunta llega de forma reiterativa a los ciudadanos cansados y decepcionados, también asustados, con el nivel cada vez más bajo del discurso político. Unos partidos aíslan a otros, estigmatizándolos como guerrilleros, mamertos y comunistas y otros hacen lo propio acusando a quienes no están de su lado de ser paramilitares, explotadores de los pobres,

ladrones, etc.

Dice el profesor Pérez Zafrilla que "los políticos, los periodistas y los intelectuales, como figuras públicas, constituyen referentes morales para el conjunto de la ciudadanía, o al menos lo son para los miembros de su tribu política. Sus comportamientos marcan las actitudes que los ciudadanos reconocen como aceptables en la vida diaria".

¿Cuáles son los referentes morales que sigue la sociedad colombiana? ¿Es un referente moral el que valida la forma de pensar del otro, así sea violenta, pero se convierte en el enemigo si tiene afinidades ideológicas distintas? ¿Hay referentes morales o, siendo honestos, carecemos de ellos?

Cuando la política queda configurada como una lucha entre enemigos surge la polarización y "los medios afines se contagian de ese clima de crispación y lo proyectan sobre la ciudadanía: los discursos incendiarios y deshumanizadores del adversario, junto con retóricas maniqueas, ocupan los medios ideologizados presentando al otro como una amenaza existencial", continúa el ensayo del filósofo español. Y así, la sociedad, toda, se sigue rompiendo.

¿Se rompe también la esperanza? Ese es, tal vez, el único estado de ánimo que no debería perderse. Sin buenos referentes morales que dominen el discurso de las masas, ¿qué se puede hacer para no romper lo que queda?

@ClaMoralesM

#### EL ESPECTADOL

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

#### El Rosario ya estuvo a prueba

Si por algo se ha distinguido el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es por la heroica resistencia a las colisiones. Una resistencia depositada en la que podría ser una de las comunidades más sólidas de la historia universitaria por su diamantina fuerza y valor: la comunidad rosarista. La explicación es muy sencilla, tiene colosales e imperturbables bases en la historia y las raíces más poderosas entre lo humano y lo divino: desde la generosidad del arzobispo de Santafé, el ilustrísimo y revenderísimo (como está escrito en el retrato de Gaspar de Figueroa) Señor Don Fray Cristóbal de Torres y Motones, fundador en 1653, hasta la sempiterna bendición de la Virgen del Rosario, patrona del Colegio Mayor. No hace falta sino revisar los acontecimientos del pasado para comprender la dignidad de la institución. En medio de la cruel reconquista de la Nueva Granada en 1816, el general "pacificador" y comandante de las tropas españolas, Pablo Morillo, instauró el violento Régimen del Terror.

Consciente del papel protagónico de los rosaristas en la independencia neogranadina, siendo rector Domingo Tomás de Burgos, el general español despachó al benemérito claustro de sus buenos oficios en su campaña, convirtiéndolo en cuartel militar de las tropas realistas. Morillo convirtió el claustro en cárcel y las aulas en celdas. En éstas privaría de la libertad a próceres y mártires de la causa republicana, entre ellos varios rosaristas que se encontraron presos en su propio claustro y fueron firmantes del acta de independencia, como Camilo Torres y Tenorio, Miguel de Pombo y Pombo y José Joaquín Camacho y Rodríguez de Lago. Todos fusilados ese mismo año de 1816.

Con el angustioso pasar de los meses, al rector Burgos no le fueron restituidos sino exiguos 100 pesos de las arcas totales del Rosario el 10 de diciembre de 1817, luego de numerosas cartas en las que con justicia reclamaba conmiseración con el centro educativo al virrey Francisco José Montalvo y Ambulodi. El Colegio Mayor sobrevivió al más grande atropello en su historia retomando sus cátedras en medio de la ruina y la moral languideciente. Que las dificultades que enfrenta el Rosario en 2024 sean testigo una vez más de su grandeza extendida a su muy leal y cohesionada comunidad rosarista, porque en esta tricentenaria institución y en su comunidad no solo se han sostenido las ropas de la república, sino que se han soñado y materializado grandes victorias en defensa de la libertad y la democracia.

Victor Hugo Segura Acosta, internacionalista Universidad del Rosario



DE LABIOS PARA AFUERA



Los mismos que informaron sobre sumas y beneficiarios de pagos, afirmaron que Santos coordinó todo. Para no entregarnos las pruebas dijeron que se caería el establecimiento".

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. En su cuenta de X, y sin aportar pruebas, dijo que el expresidente Juan Manuel Santos lideraba la entrada de los recursos de Odebrecht a su campaña presidencial. El exmandatario Uribe está en una disputa con el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, y también con el expresidente Santos.

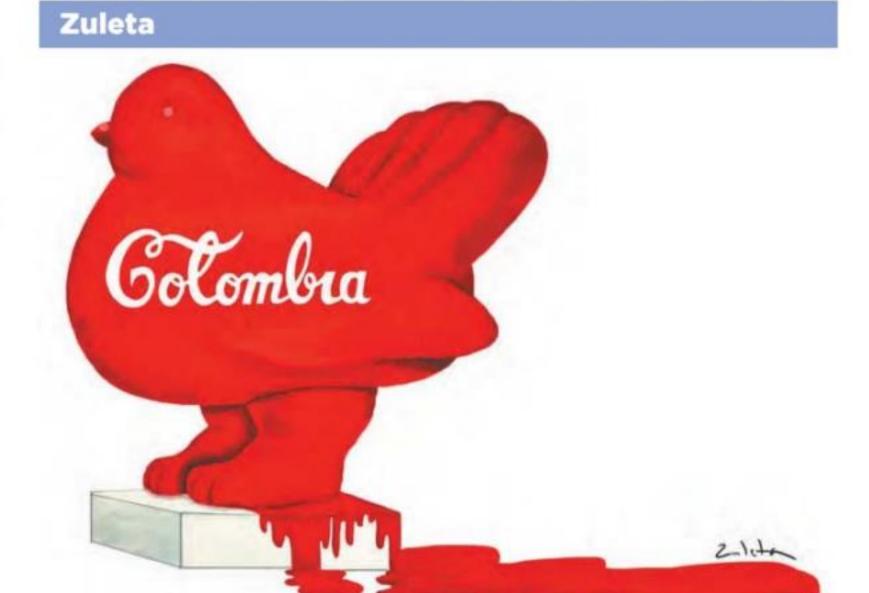

Violencia desbordada

#### El poder de las minorías



LA CORTE CONSTITUCIONAL SE CREA en Colombia en el año 1991 con el propósito de reflexionar sobre el caso concreto, y muchas veces límite, que escapó a la previsión del legislador, considerando que la vida social, siempre rica y en movimiento, no puede cercarse con la rigidez de la ley. Los temas constitucionales de importancia radical que dirimen las cortes giran, fundamentalmente, en torno al problema de la igualdad.

Muchas de las discusiones y de los debates jurídicos más decisivos que en las últimas décadas se han librado en el país se han dirimido en la Corte Constitucional, y las sentencias que allí se han originado han significado un amparo para diversas minorías históricamente excluidas o atacadas.

No cabe duda de que una de las voces más autorizadas que, desde la Corte, ha velado por la protección de tales derechos es la de Alberto Rojas Ríos, antiguo magistrado y presidente de la Corte, además de ponente de diversas sentencias que pretendían amparar los derechos de minorías desvalidas o vulnerables. De entre sus ponencias más recordadas cabe destacar sus sentencias en torno a la libertad de conciencia fundada en la convicción religiosa (2016), la despenalización del aborto hasta la semana veinticuatro (2022) y su sentencia sobre el matrimonio igualitario (2016). Estas reflexiones, siempre ricas y sugerentes, se reunieron en un volumen titulado, en consonancia con todo lo expuesto, El poder de las minorías en la Corte Constitucional de Colombia. El libro tiene un prólogo del renombrado jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, recordado en nuestro medio por títulos como *El derecho dúctil o La ética de la verdad*. En este prólogo sugerente y fecundo, en el que estudia las razones históricas y hasta las justificaciones filosóficas para la creación de una entidad como la Corte, señala la «variedad y audacia de esta jurisprudencia, que sitúa a la Corte Constitucional colombiana a la vanguardia de las experiencias de justicia constitucional». En su visión jurídica — cristalizada en sus disquisiciones sobre la vida, la dignidad, la igualdad, las libertades individuales, la justicia social o la solidaridad— trasluce el espíritu pluralista y liberal de Alberto Rojas Ríos.

El libro no es solo, o mejor, no es tanto una compilación de sentencias de la Corte Constitucional como un retrato de la transformación social y filosófica que en las últimas décadas ha mutado la fisonomía del país.

@D\_Zuloaga juandavidzuloaga@yahoo.com



## Espere mañana especial editorial de lado lado



Una iniciativa de:

FÉLIX CARRILLO HINOJOSA\*

EL ESPECTADOR

#MásAlláDeLasFronteras

Para más información síguenos aquí







## Música

En los orígenes del Festival de la Leyenda Vallenata

### El aquelarre en el vallenato

Expresiones sobrenaturales, usadas con frecuencia para tratar de explicar fenómenos sociales, hacen parte de las narrativas de viejas canciones en la historia del vallenato.

Los abuelos y padres de muchos lograron ponerles más de un tatequieto a tantos muchachos traviesos con seres que nunca vimos, pero que el solo nombrarlos nos causaban escalofrío. Todas esas estrategias provincianas lograron enderezar muchos torcidos comportamientos. Para ellos no era difícil invocar al más allá y traer en un corto tiempo al cuco, la llorona, el sin cabeza, la bruja o el brujo, el canto de la serpiente Doroy, el silborcito, el chucho, la varita de totumo suazá y, como último recurso, autorizar a los profesores a que nos sometieran a la férula, meternos en cuartos oscuros y poner nuestras rodillas en las tapas de los refrescos.

Aunque todo ha cambiado, el vallenato recogió esos pasajes que quedan como testimonio del pasado, el cual se puede reconstruir con recurrir a las obras musicales, que abarcan varios temas.

El músico Nafer Durán Díaz hace evidente un rezo que le tiene su mujer, que no es bueno, porque mañana decidió irse "donde el indio para ver si lo asegura". Al tiempo que Freddy Molina rememoraba el comportamiento de su profesor Juancho Daza, al decir "el profesor que me pega por llegar tarde al colegio" o cuando Emilianito Zuleta Díaz recibió de su padrino Escolástico Romero Rivera una aseguranza, debió ser la misma que este obtuvo de su padre Rosendo Romero Villarreal, dados los conocimientos que tenían sobre la cura de tantos males, en especial los del alma.

Todos esos versos son muestras vivas de unas generaciones que todo lo musicalizaron, pese a la dominación y esclavitud, sumadas al olvido del Estado colombiano, que sus antecesores vivieron y les redujo muchos espacios, que, si hubiera sido mejor, su situación social fuera otra.

Hay miles de historias que nutren la tradición oral de nuestros pueblos: "El músico que dejaron sentado en un taburete por varias horas después de ufanarse de sus dones musicales porque su contendor estaba mal vestido". O de "aquel que estaba en un lugar, se enfrentó a varias personas a trompadas y luego lo vieron a la media hora en otro pueblo". "De los sacadores de muelas con un pañuelo blanco, curanderos de culebra, mal de ojos, hidropesía, aburrimiento, mal de amor, para alejar o atraer un amor" que los convirtió en seres para temer o usar. "El que cargó la maldición del caminante, que como judío errante nunca fue feliz, o de aquel que creció a manos llenas su economía, pero cada año debía entregar a don Sata al mejor de sus trabajadores".

Esa provincia nuestra creó unos nichos para curar o maldecir, que logra poner atenta a la gente sobre la actividad de esos personajes, la mayoría llenos de poderes, que lograron predecir hechos, que personajes de la música vivieron sus señalamientos. Hay uno, se cuenta como si fuera hoy, ocurrido al malogrado Freddy Molina Daza en La Junta, en donde Toya, la mujer que leía la borra del café, le dijo muchas verdades, a las que el nobel creador les restó importancia.

La fama que tenía en Caracolí, Sabanas de Manuela, la tierra de Nicolás Elías Mendoza Daza, corregimiento de San Juan del Cesar, La Guajira, el reconocido

curandero el Indio Jerónimo. Igual en Corral de Piedra, donde estuvieron enamorados Chico Bolaños, Aura Soto y Baudilio, al igual que Carlos Ávila y Luis Jacobo Chelalo Daza en San Juan del Cesar. Sumado a estos, están Emilio Manjarrez, Camilo Oñate, la reconocida vidente Ubida Argote conocida como Upe. En El Paso, tierra cimarrona, Aleiandro Durán Díaz desde niño aprendió a huirle al trago u otra bebida, porque le podían echar un mal, por esa razón usaba una aseguranza que le dio un indio para frenar la llegada del mal, que no ha dejado de tener protagonismo, y en Rincón Hondo hay historias

Hay miles de historias que nutren la tradición oral de nuestros pueblos.

de acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, verseadores que los cogía los días con sus noches durante meses y no se cansaban. En ese comportamiento estaba el músico Sebastián Guerra, que cuando huían sus contendores se retaba y respondía al tiempo.

Calixto Antonio Ochoa Campo exaltó las virtudes del botánico conocido como el profesor Beleño, con bases en la población del Magdalena de Bellavista, quien en un canto dice: "Este consejo yo le doy a los enfermos / por muy grave que se encuentren nunca pierdan la esperanza / en Bellavista vive el profesor Beleño / y él le devuelve la vida hasta la gente desahuciada / el profesor Beleño es un científico botánico que no engaña a ninguno / porque es un hombre muy serio. / Ahí tiene de testigos todos lo que él ha curado/que en realidad han probado la aptitud de sus remedios.

/ Él trabaja con plantas vegetales / sus curaciones todo' la hemos visto / porque cura con la Virgen del Carmen / y también por medio de un Cristo Bendito".

Expresiones sobrenaturales, usadas con frecuencia, para tratar de explicar los fenómenos sociales que surgían, contribuyeron a que esos héroes cubrieran de música lo que otros, con solo poner sus manos en la frente, logaron arreglar. Igual le pasó a Sebastián Ospino Viloria, músico del Difícil, Magdalena, creador de la obra "La mariposa", que le atribuyen a Luis Enrique Martínez Argote: "La mariposa no la pude ver / solamente la sombra le veía / mis amigos, ahora sí estoy por creer / que son cosas de pura brujería" o al hablar de "La ciencia oculta". O la narrativa del músico cienaguero Guillermo Buitrago Henríquez, quien recogió lo acontecido en 1947 a José Arana Torrol, quien se hizo pasar por curandero, yerbatero, botánico y rezandero. Al saber que eso que estaba pasando no era real, creó el paseo "El enviado", que luego se transformó en "El brujo de Arjona", sumado a "La bruja de Chimichagua", de Julio Erazo.

Es raro, a veces inadmisible a estas alturas, que personas con un nivel de educación superior, como presidentes, ministros o ricos, acudan a esos oficios como lo hace el paramilitar, guerrillero y personas de nivel social bajo, a esas que dicen saberlo todo. Pero ese es el mundo, muchos queremos saber lo que pasará. Creemos que los brujos son buenos para cuidar lo que no es de ellos, atraer lo que no conocen y hacer olvidar lo inolvidable. Podemos considerar que esos comportamientos mutilan realidades, pero también ponen en el tapete duras situaciones no superadas, donde esos sanadores, leedores de bolas de cristal, curanderos, o psíquicos dicen ofrecer esta vida y la otra. Lo cierto de todo esto es que desde el siglo XVII hispanoamérica construyó una importante red de itinerarios terapéuticos en donde indígenas, mestizos, negros, zambos, mulatos o blancos, cuyas fronteras no existen y viajan con sus curaciones a varios lugares del mundo. Todos esos saberes, más que creencias, supersticiones, magias amorosas y artes de curar, son considerados por muchos como unas muestras indisolubles de resistencia.

\*Escritor, periodista, compositor, productor musical y gestor cultural para que el vallenato tenga una categoría en los Premios Grammy Latinos.

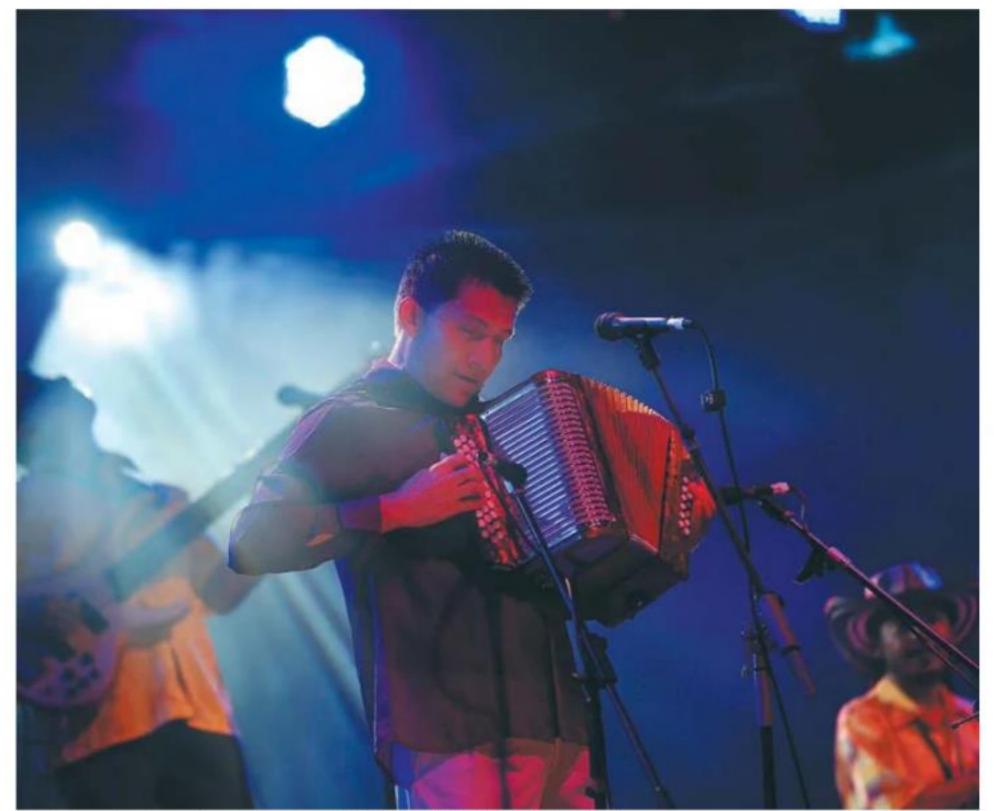

Beto Jamaica toca el acordeón en el Rainforest World Music Festival. /Getty Images

JUEVES 2 DE MAYO DE 2024 / EL ESPECTADOR / 21

#### **Deportivas**

#### Triunfo de Paredes

El ciclista colombiano Wilmar Paredes, del Team Medellín, ganó al embalaje la primera etapa de la Vuelta Bantrab a Guatemala. El antioqueño de 28 años es el primer líder de la competencia. Cristian Vélez, del GW Shimano, quedó segundo.

#### Colombianos en el Giro

El equipo Education First confirmó ayer a Esteban Chaves en su nómina para el Giro de Italia, que comenzará el sábado. Los otros colombianos serán Nairo Quintana, Daniel Martínez, Éiner Rubio, Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano y Jhonatan Restrepo.



#### Dortmund pegó primero

En la ida de la segunda semifinal de la Champions League, tras el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Real Madrid, Borussia Dortmund venció ayer 1-0 a París Saint-Germain en Alemania. La vuelta de las dos series será la próxima semana.

#### Medallas para el judo

Colombia cerró una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Judo en Río de Janeiro, Brasil. Brenda Olaya hizo plata en los -78 kilogramos, Érika Lasso también quedó segunda en los -48 kg y Juan Pablo Hernández logró bronce en los -66 kg.

## Deportes

Aosorio@elespectador.com

@ OsorioGAndres

ANDRÉS OSORIO GILLOTT

"Nosotros vivimos la fiebre del ciclismo. Los niños escuchaban las carreras en el colegio. Mi papá era muy aficionado a los deportes y siempre sintonizábamos emisoras deportivas. Estábamos pendientes de Pacho Rodríguez, que era el líder, y en una de las últimas etapas tuvo que retirarse. Hubo una decepción porque no íbamos a ganary Colombia estaba haciendo una gran participación. Pero de la nada escuchamos que Martín Ramírez era el líder porque le ganó a Bernard Hinault la contrarreloj. En ese momento no dimensionábamos quién era Hinault. Ahorita los que estamos más allá de los 40 años nos damos cuenta de que muchos no conocían bien la historia y eso me llamó a reflexionar y a querer contar esta historia que sí, se ha contado en medios, pero es una hazaña que merecía un libro. Víctor Hugo Peña dijo una vez que hace falta más literatura del deporte para conocer este tipo de relatos y, después de la victoria de Daniel Felipe Martínez en el Critérium del Dauphiné, me puse a investigar la historia de esta carrera y a contar cómo fue que Ramírez la ganó en 1984, en una época de ciclistas aficionados contra profesionales", recordó el periodista Arcadio Guzmán

Eran otros tiempos. Por supuesto, no era una época con la tecnología de hoy, con la osadía de los corredores que hoy por hoy destrozan un pelotón y una carrera en un abrir y cerrar de ojos. En ese sentido, eran otros tiempos. Pero hay uno en el que no, y es el que nos recuerda que los ciclistas colombianos que han hecho historia en la élite de este deporte muchas veces surgieron del campo, de los oficios más humildes y de origenes en los que era impensado derrotar al destino y a las fuerzas de un sistema para llegar a las cimas de Europa.

a mis escasos 16 años trabajaba droguerías en Bogotá (...) Recuerdo que alguien me comentó que iba a correr una Vuelta a Colombia para poder comprarse un taxi. Eso me hizopensarenloqueyoqueríapara mifuturo", dice Martín Ramírez en el prólogo del libro El arte de ganar un Dauphiné, de la editorial Caballito de Acero y escrito por el periodista Arcadio Guzmán, quien, a

El primer colombiano en ganar esa carrera

### La hazaña de Martín Ramírez

"El arte de ganar un Dauphiné" (Caballito de Acero) es una de las novedades de la Feria del Libro, que termina hoy. El libro cuenta la manera en que el ciclista bogotano ganó el Dauphiné Liberé en 1984.



medio de personajes y anécdotas la importancia y la dimensión del triunfo de Ramírez en el Dauphiné Liberé, el 4 de junio de 1984.

Quienes conocen a fondo el ciclismo colombiano aseguran que la radio fue importante para la creación de una identidad alrededor de este deporte, y eso lo reafirma Ramírez, quien cuenta que "Parece que fue ayer cuando su gusto e historia en el ciclismo se debió a su mamá, pues fue por como mensajero en una cadena de ella que empezó a escuchar en la radio las transmisiones de la Vuelta a Colombia y a imaginarse todo lo que narraban.

Guzmán recuerda que "el ciclismo colombiano era el boom de la época. Esa generación conquistó a Europa. José Patrocinio Jiménez fue campeón en los años 70, a él le tocó lo último, pero fue uno de los primeros en destamodo de diccionario, cuenta por carse. Ese boom empezó con la Daniel Felipe Martínez.

victoria de Alfonso Flórez en el Tour de L'Avenir en el 80. La diferencia era que muchos eran ciclistas aficionados, aunque fueran de la Unión Soviética y de Alemania, eso igual marcaba una brecha, eran unos duros. Y ya investigando sobre Martín Ramírez, eso

Colombia ha ganado cuatro veces la Dauphiné, una de las carreras más importantes de la temporada ciclística europea: en 1984 con Martín Ramírez; en 1988 y 1991 con Lucho Herrera, y en 2020 con

nos lleva a la Vuelta de la Juventud de 1980, que le ganó por cuatro o seis segundos a Samuel Cabrera. Encontrarse con nombres como estos, como Israel Pinocho Corredor, Edgar Condorito Corredor, Pacho Rodríguez, los hermanos Toloza y Oliverio el Jumbo Cárdenas nos recuerdan una época de grandes deportistas.

"El Dauphiné siempre ha sido importante porque es la antesala del Tour de Francia. Ahí siempre se han destacado los escaladores", afirma Guzmán. Cuatro títulos ostenta Colombia en esta competencia, el primero de ellos fue el de Martín Ramírez. Luego, ganó Lucho Herrera (en 1988 y 1991). Y en 2020 se consagró Daniel Felipe Martínez. Álvaro Mejía fue tercero en 1990, Oliverio Rincón fue segundo en 1993 y Santiago Botero fue también sub- Herrera en la Vuelta a España.

campeón en 2005.

Arcadio Guzmán en el libro destaca la importancia de la empresa privada en el patrocinio del ciclismo, lo hace hablando del Clásico RCN, que trajo a grandes ciclistas en esa época, pero también de la apuesta de Leche La Gran Vía, empresa de Zipaquirá que era manejada en los años 80 por Luis Enrique Pinzón, gran aficionado al deporte de las bielas.

Lucho Herrera corrió en ese equipo antes de pasar al Varta, que también sería clave para el impulso del ciclismo colombiano. Pero volvamos a Ramírez, porque la victoria de 1984 no fue menor. En esa edición número 36 del Dauphiné, el bogotano derrotó a nada más y nada menos que corredores como Greg LeMond, Bernard Hinault y Stephen Roche. No solo fueron los rivales, que en todo deporte enaltecen los triunfos por la manera en que obligan a muchos a elevar su rendimiento y llevar al límite su condición física, también lo fueron las circunstancias del momento, pues muchos no olvidan la sexta etapa de la carrera. La lluvia y el ritmo de Hinault parecían destruir las ilusiones de la delegación colombiana. Pacho Rodríguez perdió el liderato y Patrocinio Jiménez abandonó la carrera. Se escapaba la general, también los premios de montaña y la clasificación por equipos. Solo dos corredores de Leche La Gran Vía siguieron en competencia. Una victoria era poco probable, pero esas son las épicas que nos regala el ciclismo.

Una contrarreloj individual de 32 kilómetros entre Privas y Valsles-Bains se tenía que correr ese 4 de junio. Martín Ramírez hizo la suya, creyó en él y supo desde el principio que se sentiría como pez en el agua en esa última etapa. Tenía que vencer a Hinault -- uno de sus ídolos-, y así como lo había hecho en la montaña lo hizo también en la crono, pues con un tiempo de 47 minutos y 16 segundos -cinco más que el francésse quedó con el primer título para Colombia en esta competencia.

Antes de este episodio histórico, Ramírez ganó la Vuelta de la Juventud en 1980, en 1982 ganó una etapa de la Vuelta a Colombia, en 1983 una del Clásico RCN, así como también una en esta misma competencia en 1984. En 1985 se quedó con el Tour de L'Avenir. En 1987 fue clave para el título de

#### EE 22 / Sudoku

| 9 |   |   |   |   | 8 |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 8 | 2 |   |   |   |   |   |
|   | 6 |   | 9 | 4 |   | 2 |   | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 2 | 8 |   |   |   | 1 |   |   |   |
|   |   | 6 | 7 | 2 |   |   |   |   |
|   |   | 7 |   |   | 4 |   |   | 6 |
|   | 2 |   | 3 |   |   | 1 |   |   |
| 1 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |

| 4 |   |   |   |   | 5 | 8 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 8 |   |   | 7 | 1 |   |   |
| - | 3 | 5 |   |   |   |   |   | 9 |
|   | 8 |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   | 6 | 5 |   | 9 |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 4 | 9 |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   | 2 | 1 |   | 6 |   |
|   |   | 7 |   | 3 |   |   |   |   |

#### **Espectagrama**

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

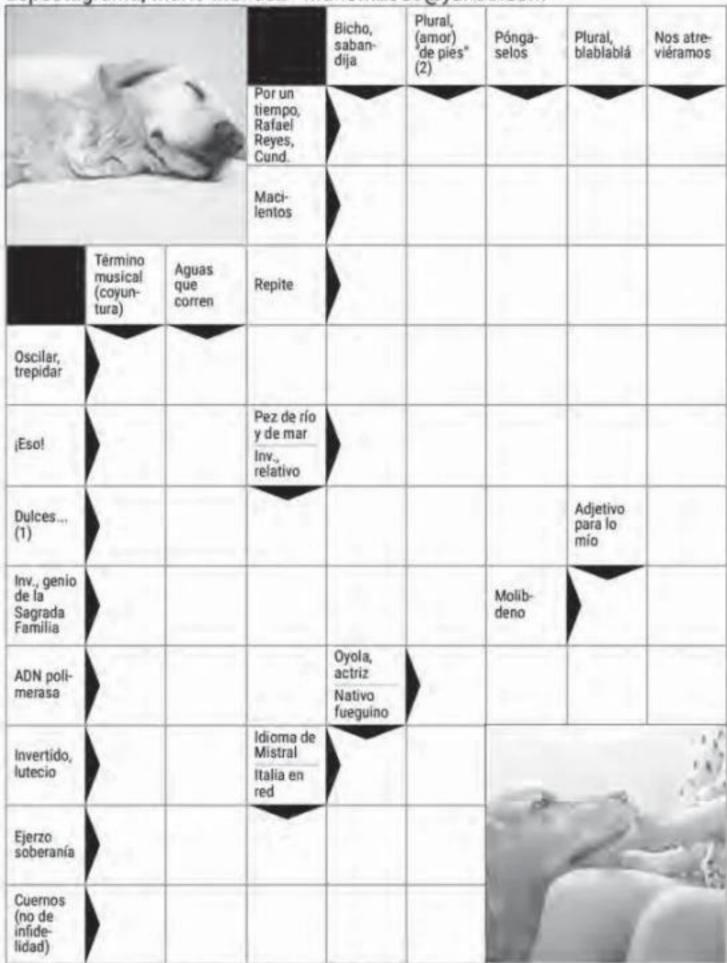

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Colar, Abate, Map. Abralo, Trocados, Risotada, AB, Li, Ri, Sonantes, Ana, Jotas, Orase-Verticales: Atrasase, Bribonas, Ros, Nata, Caracola, Or, Ob. Latinajo, La moda, Ata, Odre, Reposais-



Tauro (21 abr. - 21 may.) Estás dejando al lado tus verdaderos ideales, por eso sientes que estás estancado y que no avanzas. Animal del día: perro.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Estás viviendo la vida a toda velocidad, sin detenerte a mirar nada de lo que pasa a tu alrededor. Te sorprendería si lo haces. Animal del día: búho.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Tu capacidad de liderazgo y proyección está en ceros. El negativismo te está rodeando y estás alejando a los que te quieren. Animal del día: culebra.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Aprovecha este buen momento para contagiar a los demás de tu energía. Hay auguro de muy buenos tiempos emocionales.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Pensar, analizar y reflexionar debe convertirse en la base para las decisiones que tomes en la vida. Decide bien. Animal del día: lobo.

Libra (24 sep. - 23 oct.) La actitud que tomas en ocasiones no es la ideal para que los demás te tomen en cuenta. Procura sonreir. Animal del día: caballo de mar.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Encuentros especiales con esa persona que marcó tu vida. Aprovecha la oportunidad de volver a empezar, toma decisiones. Animal del día: conejo.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Tienes una llamada pendiente que debes hacer muy pronto. No le des más largas al asunto. Cuidado con la ansiedad.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Toma riesgos y atrévete a experimentar lo que quieres descubrir, sin pedirle permiso a nadie más que a ti mismo. Animal del día: elefante.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Esto aplica para todos los aspectos de tu vida. Aprende a manejar las cosas con calma, hoy puedes herir a alguien. Animal del día: caballo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Deja de poner a prueba a tu pareja, no hay necesidad de buscarle una caída. Tu imaginación te está llevando al límite. Animal del día: tigre.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Los reencuentros con las personas que quieres te llenan de energía. No olvides que tu familia es fundamental para que seas Animal del día: gato. | feliz. Animal del día: pájaro.



Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 7 » Tecnología

Maguinaria Bienes Raíces 8 »

Vehículos

Negocios

Otros

Servicios

10 » Módulos **Judiciales** 

Turismo

12 » Exeguiales

Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044 2547

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

#### Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCION No. 3053 del 04 de Abril del 2024, RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA CRIADERO VILLA MARIA S.A.S. con NIT 900.311.569-8. HERNAN AMAYA AMORTEGUI, Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A). H4

DIRECCIONSECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLIN. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR. La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín, en uso de las facultades conferidas artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes, mediante resolución 20230110 20000283 de fecha 23 de agosto de 2023, Resolvió: emitir acto administrativo con fundamento en las razones antes expuestas, este despacho propone a través del presente Emplazamiento para declarar, la sanción por no declarar prevista en el artículo 298-1 del Estatuto Tributario en concordancia con los artículos 640 y 642 del Estatuto Tributario, al contribuyente MARUL ANDA RIOS ALFREDO -SUCESION ILIQUIDA con Nit 5.393.052, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1437 de 2011, publicar la parte resolutiva del presente acto en

la página web de la Dian y en un medio masivo de comunicación que circule en la ciudad de Medellin, con el fin de notificar a terceros y HEREDEROS INDETERMINADOS del señor MARULANDA RIOS ALFREDO con Nit 5.393.052, dado su eventual calidad de responsables solidarios conforme al artículo 793 del Estatuto Tributario y con el fin de que puedan intervenir en el procedimiento administrativo fiscal , al cual quedan debidamente vinculados. H5

SE NOTIFICA A LOS. HEREDEROS INTEDERMINADOS del causante SAMUEL DARIO ARIZA GARCIA -SUCESION ILÍQUIDA, quien en vida se identificaba con C.C. 6.664.337-8, LIQUIDACION DE AFORO No. 20240070 50000040 del 26 de Abril de 2024, proferida a la SUCESION ILÍQUIDA DE SAMUEL DARIO ARIZA GARCIA con NIT 6.664.337-8. El jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, PROFIERE LIQUIDACION DE AFORO por concepto de Impuesto de Renta del año gravable 2018 a la SUCESIÓN ILÍQUIDA - SAMUEL DARIO ARIZA GARCIA con NIT. 6.664.337-8, donde se determinó una sanción por no declarar por un valor de: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL (\$831.105.000), conforme a los articulos 643, 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributaria y las razones expuestas en la misma liquidación. RESPUESTA: Contra el presente Acto administrativo procede el Recurso de Reconsideración, el cual se deberá interponer dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la presente Liquidación Oficial de Aforo, plazo que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario comenzará a correr transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico o a partir del día siguiente hábil a la notificación por otros medios. El Recurso de Reconsideración se deberá interponer ante la División Jurídica de la Dirección Seccional de

Impuestos de Cúcuta de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 722 del mismo ordenamiento; y radicarlo en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de esta Dirección Seccional, ubicada en la CL 8A 3-50 Edificio Santander - Palacio Nacional, Cúcuta, Norte de Santander, acreditando la personería con la que actúa (art. 555 al 559 del Estatuto Tributario). El Recurso de Reconsideración de que trata el artículo 720 del Estatuto Tributario, salvo norma expresa en contrario, podrá interponerse electrónicamente a través del Sistema Electrónico. La herramienta se encuentra en el menú de los servicios informáticos de la DIAN, y se podrá acceder a ella ingresando como usuario registrado. La interposición de forma electrónica podrá realizarse directamente a través de representantes que estén inscritos en el RUT en tal calidad o a través de apoderado en los términos y condiciones descritos en la Resolución No. 000056 del 12/07/2021 expedida por el Director General de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN «por la cual se implementa la presentación electrónica de los recursos de reconsideración que deban presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 559 del Estatuto Tributario>>. De conformidad con el inciso 5 del numeral 2 del artículo 559 del Estatuto Tributario, el requisito de presentación personal de los recursos se entenderá cumplido con la presentación a través del Sistema Electrónico mediante el uso del instrumento de firma electrónica (IFE), sin embargo. La capacidad para actuar en calidad de Representantes o apoderados deberá acreditarse plenamente conforme a las normas vigentes. Los términos para radicar el recurso se cumplen en las condiciones establecidas en la Ley, y quienes opten por este servicio, no deberán radicar nuevamente en físico la petición. H6

#### **Edictos**

#### **Avisos**

#### AVISO DELIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de EDUMETRIKA S.A.S.

EN LIQUIDACION, sociedad comercial constituida y existente bajo las leyes colombianas e identificada con el NIT. 900.753.240-7, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas mediante Acta de Asamblea General de Accionistas No. 09 de fecha 27 de marzo de 2024, debidamente inscrita en el registro mercantil de la Camara de Comercio de Bogotá D.C., el día 24 de abril de 2024 bajo el número 03091773 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá. H2

EDICTO.: La Cooperativa Multiactiva del Personal del Sena "COOPSENA" hace saber que el día 08 de noviembre de 2023 falleció el señor Alvaro Ernesto Monroy Cancino identificado con la C.C No. 17'189.122, asociado de esta cooperativa. Quien se crea con mejor o igual derecho a los aquí reclamantes, pueden acercarse a las oficinas de la Cooperativa ubicada en la calle 57 No. 24 – 11 Edificio las Palmas, de la ciudad de Bogotá a fin de presentar la respectiva reclamación dentro de los 30 días calendario siguientes a la publicación de este Edicto. H8

ICBF. – BOGOTÁ – EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL BOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA. Cita al (la) progenitor (a), señor (a) ANYELLY PAOLA MURCIA CORTES, C.C. No. 1.143.231.295 y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente JONATHAN DAVID QUINTO MURCIA con Tarjeta de identidad No. 1.146.133.809, nacido (a) el 30 de diciembre de 2014, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la Calle 65 Sur No. 80 C - 56 Centro Zonal BOSA del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el numero SIM 1764101146. De no asistir se entenderá surtida la notificación. MIGUEL VICTORIO ROMERO ALFONSO, DEFENSOR DE FAMILIA. ICBF – Centro Zonal BOSA. H7

ICBF. - BOGOTÁ - EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL CIUDAD BOLÍVAR EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA. Cita al progenitor, señor LARRY ALEXANDER GAVIRIA OSPINA y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente ARON ALEXANDER GAVIRIA GONZALEZ No. 1.029.295.992, nacido el cinco (5) de septiembre de 2016, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la Transversal 17 a Bis No. 64 - 09

sur Centro Zonal Ciudad Bolivar del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, con el | fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el número SIM 133128174. De no asistir se entenderá surtida la notificación. Carlos Humberto Rubio Castillo. Defensor de Familia, ICBF - Centro Zonal Ciudad Bolívar, H3

ICBF. - BOGOTÁ - EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL CIUDAD BOLÍVAR EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA. Cita al progenitor, señor LARRY ALEXANDER GAVIRIA OSPINA v a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente MADISON TAMAMARA GAVIRIA GONZALEZ con TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.029.295.991, nacida el cinco (5) de septiembre de 2016, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la Transversal 17 a Bis No. 64 - 09 sur Centro Zonal Ciudad Bolivar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el número SIM 133128173. De no asistir se entenderá surtida la notificación. Carlos Humberto Rubio Castillo, Defensor de Familia, ICBF - Centro Zonal Ciudad Bolívar, H2

#### Notarias

E. P. Nro. / 2024. Pág. 13. NOTARIA 19 DE BOGOTÁ D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO NOTARIO 19 DE BOGOTA EMPLAZA Y HACE SABER, EDICTO No. 125/2024. LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA CAUSANTE: MARIA CONCEPCION ORDONEZ GONZALEZ, C.C. 40.026.600. 1.- Que a los 13 de Febrero de 2024, el(la) Doctor(a) LUISA DANIELA RAMIREZ PINZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.022.404.616 DE BOGOTA D.C., y con tarjeta profesional número 370.079 del C.S de la J, con domicilio profesional en la ciudad de Bogotá D.C, Tel. 3003922266, presentó solicitud de Liquidación Notarial de Sociedad Conyugal y Herencia del(de La) Causante MARIA CONCEPCION ORDONEZ GONZALEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 40.026.600, fallecido a los 19 días del mes de Enero de 2023, en la ciudad de BOGOTA D.C., según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10909024 de la Notaria SETENTA Y UNA (71) de BOGOTA D.C., siendo la ciudad de BOGOTA D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios conforme a la documentación aportada y lo manifestado por Los interesados y su Apoderado(a). 2.- Se presentó/ aron como interesados: CARLOS JULIO GUATAVITA CLAVIJO C.C. 11.407.785 de CAQUEZA (CUNDINAMARCA); EN CALIDAD DECONYUGE SUPERSTITE LAURA XIMENA GUATAVITA ORDONEZ C.C. 1.031.135.321 de BOGOTA D.C.; EN CALIDAD HEREDERA. Que por reunir los requisitos previstos en los Decretos 902/88, 1729/89 y 2651/91,

se ha aceptado e iniciado el trámite correspondiente mediante Acta número 128 de 16 de Febrero de 2024. 4.- Que conforme a lo señalado en las normas procedimentales pertinentes, CITA Y EMPLAZA a todas las personas que tengan y prueben tener derechos a intervenir en este Acto. a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes al de la última publicación de este Edicto, en este Despacho, ubicado en la Calle 63 No. 9A-83 Piso 2 Centro Comercial Lourdes, pbx 7454100, Cel. 3112768401. 5.- Finalmente se fija este edicto en lugar visible de la Notaria durante diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias del mismo a los interesados, para su publicación en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una radio difusora local, hoy 16 de Febrero de 2024. Hora: 8:00 am. OSCAR IVAN CHACON PAEZ ENCARGADO. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Fecha de desfije del edicto 29 de Febrero de 2024. Hora: 5:30 pm. (Hay firma y sello). H3

E. P. Nro. / 2024. Pág. 14. NOTARIA 19 DE BOGOTÁ D.C. JOSÉ MIGUEL ROJAS CRISTANCHO NOTARIO 19 DE BOGOTÁ EMPLAZA Y HACE SABER EDICTO No. 116 /2024. LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA CAUSANTES: OROCIA AMELIA RODRIGUEZ DEBAEZ, C.C. 20.004.571, LUIS ANTONIO BAEZ ROJAS, C.C. 27.753. 1.- Que a los 06 días del mes de Febrero de 2024. el(la) Doctor(a) HECTOR JULIAN PINEDA MAYORGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 17.095.904 DE BOGOTA D.C., y con tarjeta profesional número 9.259 del C.S de la J, con domicilio profesional en la ciudad de Bogotá D.C, Tel. 3103189060, presentó solicitud de Liquidación Notarial de Herencia de los Causantes: OROCIA AMELIA RODRIGUEZ DE BAEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 20.004.571, fallecido a los 25 días del mes de Septiembre de 2023, en la ciudad de BOGOTA D.C., según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 11037909 de la Notaria SETENTA Y UNA (71) de BOGOTA D.C., siendo la ciudad de BOGOTA D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios y LUIS ANTONIO BAEZ ROJAS, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 27.753, fallecido a los 13 días del mes de Febrero de 1994, en la ciudad de BOGOTA D.C., según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 970117 de la Notaria TREINTA Y UNA (31) de BOGOTA D.C., siendo la ciudad de BOGOTA D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios conforme a la documentación aportada y lo manifestado por Los interesados y su Apoderado(a). 2.- Se presentó/aron como interesados: ANA SILVIA RODRIGUEZ DE CAMARGO C.C. 20.734.312 de BOGOTA D.C.; En calidad de HEREDERA. 3.- Que por reunir los requisitos previstos en los Decretos 902/88, 1729/89 y 2651/91, se ha aceptado e iniciado el trámite correspondiente mediante Acta número 119 de 12 de Febrero de 2024. 4.- Que, conforme a lo señalado en las normas procedimentales pertinentes, CITA Y EMPLAZA a todas las personas que tengan y prueben tener derechos a intervenir en este Acto, a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes al de la última publicación de | DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA

este Edicto, en este Despacho, ubicado en la | Calle 63 No. 9A-83 Piso 2 Centro Comercial Lourdes, pbx 7454100, Cel. 3112768401. 5.-Finalmente se fija este edicto en lugar visible de la Notaria durante diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias del mismo a los interesados, para su publicación en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una radio difusora local, hoy 12 de Febrero de 2024. Hora: 8:00 am. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. Fecha de desfije del edicto 23 de Febrero de 2024. Hora: 5:30 pm. (Hay firma y sello). H1

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ.

Dg 53D No. 24 29 Bogotá D.C. Tel 5663051. catorcebogota@supernotariado.gov.co NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. CL 53 No. 21-20 - TEL 5663051. EDICTO EL NOTARIO CATORCE (14) DE BOGOTA EMPLAZA: Por el termino de guince (15) días a todas las personas que quieran oponerse a la constitución del patrimonio de familia inembargable, por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente para que lo hagan dentro de los Quince (15) días siguientes a la publicación del presente Edicto; en el trámite Notarial de CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente inmueble: INMUEBLE, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Avenida Carrera 68 No. 1 - 63 Apto 1602 Torre 6 Conjunto Américas 68 identificado con cédula catastral número 004551410600616002, CHIP número AAA0248BXMS y con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1939671 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, cuyos linderos se encuentran determinados en la escritura pública número nueve mil setecientos ochenta y cuatro (9784) otorgada el quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en la notaria setenta y dos (72) del Círculo de Bogota D.C., trámite iniciado por los señores LUIS CARLOS DORADO ROBELTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.075.000 expedida en Bogotá D.C., de estado civil soltero con unión marital de hecho y JENNY ALEJANDRA CUJAR BAHAMON, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.079.876 expedida en Bogotá D.C., de estado civil soltera con unión marital de hecho, para los fines indicados en el Artículo 5° del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia circulación nacional, y se fija en lugar público de la Notaria a mi cargo, por el término de Quince (15) días. El presente EDICTO se fija hoy dos (02) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), siendo las 8:00 A.M. ERIKA ANDREA MACÍAS CARDENAS. NOTARIA CATORCE (14) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (Hay firma y sello). H9

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE LA MESA Dr. ALBERTO HERNANDO BASTO PEÑUELA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE LA MESA (C.) EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO PUBLICACION Y DIFUSION DEL PRESENTE | EDICTO, EN EL TRAMITE DE LIQUIDACION SUCESORAL DEL (LA) (LOS) CAUSANTE (S): MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE PIERNAGORDA C.C. No. 20.880.413. ÚLTIMO DOMICILIO MUNICIPIO DE: LA MESA (CUNDINAMARCA). LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO: EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL DIA -07 DE MARZO DE 2022, ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 8 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024. SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y SU DIFUSION EN UNA EMISORA DE ESTA LOCALIDAD. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO No. 902 DE 1.988. SE ORDENA ADEMAS LA FIJACION DE ESTE EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIJARÁ EN CARTELERA DE LA NOTARIA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA ALBERTO HERNANDO BASTO PEÑUELA NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA MESA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS. (Hay firma). H4

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA MESA Dr. ALBERTO HERNANDO BASTO PENUELA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE LA MESA (C.). EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION Y DIFUSION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACION SUCESORAL DEL (LA) (LOS) CAUSANTE (S): LIGIA MARGOTH CASTELLANOS C.C. No. 41.375.664 ULTIMO DOMICILIO MUNICIPIO DE: LA MESA (C). LUGAR FECHA DE FALLECIMIENTO: LA MESA CUNDINAMARCA - EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 13 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y SU DIFUSION EN UNA EMISORA DE ESTA LOCALIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO No. 902 DE 1.988. SE ORDENA ADEMAS LA FIJACION DEESTE EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIASHABILES.PARATODOSLOSEFECTOS LEGALES SE FIJARÁ EN CARTELERA DE LA NOTARIA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA. JUDITH MARCELA FERNANDEZ RIVAS. ENCARGADA DE LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA MESA CUNDINAMARCA. (Hay firma y sello). H1

#### Avisos de Ley

#### LA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PENSIONADOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE COLOMBIA

Informa el fallecimiento de su asociado Luis Felipe Padilla c.c. 1534838, reclaman los aportes sus hijos Edith Victoria Padilla Buelvas c.c. 34,994,192. Dalila Rosa Padilla Buelvas c.c. 50.891.939. Luis Enrique Padilla Buelvas c.c. 72.214.959. Ana Clemencia Padilla Buelvas c.c. 50.909.158. Ana Regina Padilla Buelvas c.c. 32.771.761. Nelly Dominga Padilla Buelvas c.c. 50.906.135. Piedad Nicolasa Padilla Buelvas c.c. 50.895.021. Se les solicita para que se comuniquen a: (601) 573 91 68 cel. 3102692791 Dentro de los 3 días siguientes a esta publicación. El presente edicto se fija el 23 de abril de 2024. Rodolfo Mendoza, Representante Legal y Gerente COOPENSIDEMA.



#### LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, D.C.

#### HACE SABER:

Que el 10 de noviembre del año 2023, falleció el señor ROMAN GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien se desempeñaba en el empleo de Sargento de Bomberos Código. 417 Grado 18, mediante la modalidad de encargo en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C.

A la fecha, se han presentado a reclamar las prestaciones sociales definitivas las siguientes personas:

Emiliano Rodríguez Ballesteros quien actúa en calidad de padre del señor ROMAN GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

RUBIELA NOSSA quien actúa en calidad de representante legal de su hijo menor GABRIEL EMILIO RODRÍGUEZ NOSSA

Se publica este aviso para que quienes se crean con igual o mejor derecho se presenten para hacerlo valer en la Subdirección de Gestión Humana de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos dentro de los treinta (30) días siguientes a la segunda publicación de este aviso.

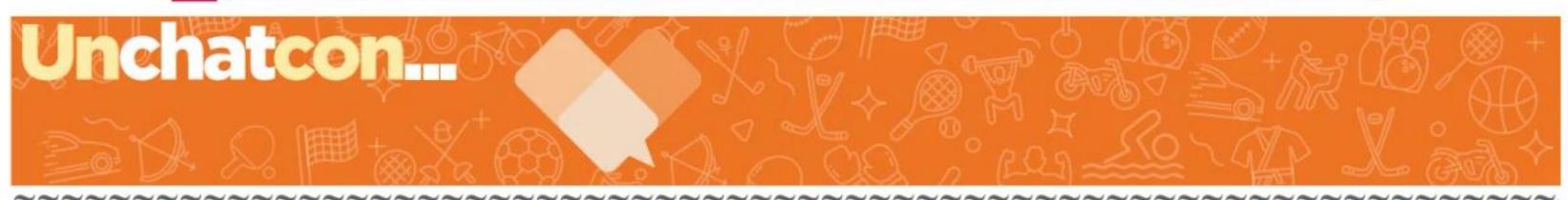

#### Mónica Higuera (La profe Mónica), profesora de español y creadora de contenido

# "Nunca culpé a un estudiante por su falta de rendimiento"

Higuera habló acerca de su labor como maestra y creadora de contenido educativo: detalles y reflexiones sobre su experiencia docente, su enfoque pedagógico y la relevancia de mantener la autenticidad ante la popularidad.



DIANA CAMILA ESLAVA

deslava@elespectador.com

@CamilaEslava\_

Háblenos del lugar en el que nació y de su recorrido profesional...

Nací en Bucaramanga y soy la menor de 10 hijos. A los cuatro años de edad mi familia se mudó al municipio de Zapatoca. En ese lugar estudié mi primaria, mi bachillerato y me casé. Es por eso que me siento Zapatoca de corazón. Más adelante, mi esposo y yo dirigimos un noticiero local en formato VHS durante una época de transición hacia el Betamax. Cuando nos regresamos a Bucaramanga, a pesar de no tener un título en producción de radio y televisión, dirigí ese departamento en una universidad y más adelante fundé clubes de cine, radio y fotografía.

#### ¿Qué reflexiona volviendo atrás?

Esta trayectoria y aprendizaje han sido inmensamente valiosos para mí. Cada momento, cada error, cada acierto, ha contribuido a formar la persona que soy hoy. Creo firmemente en la transformación constante del ser humano a través de las experiencias vividas. Siempre me ha encantado la producción audiovisual y eso fue lo que quise transmitir a mis estudiantes.

#### Háblenos de su experiencia docente ¿Cuál ha sido su enfoque como profesora?

Trabajé en un colegio en una zona vulnerable de Bucaramanga, donde los estudiantes, los padres de familia y la comunidad misma pudieron representar muchos desafíos. Sin embargo, yo adopté un enfoque distinto. Para mí fue crucial ver a los estudiantes como seres humanos iguales, sin juzgar su valor como personas, sino evaluando su rendimiento académico y estableciendo metas claras. ¿Cómo afrontaba los desafíos como docente?

Nunca culpé a un estudiante por su falta de rendimiento ni critiqué a los padres de familia. En lugar de eso, busqué soluciones constructivas y ofrecí apoyo para que los estudiantes pudieran mejorar. En el aula me sentí en mi elemento. Si bien el trabajo de profesor puede ser pesado y, a veces, desafiante, creo que encontrar las estrategias adecuadas puede hacerlo más llevadero. Es importante trabajar en uno mismo para establecer una buena relación con la comunidad y enfocarse en el objetivo principal: facilitar el aprendizaje de los estudiantes en áreas como lengua castellana, comunicación, ortografía y gramática.

#### Usted siempre se ve muy feliz, pero ¿qué la pone triste?

Es inevitable que ciertas situaciones me entristezcan profundamente y no puedo ignorarlas. Por ejemplo, el maltrato animal es algo que afecta mi día y me llena de tristeza. Hay una fundación aquí en Bucaramanga llamada Refugio amor de cuatro patas, liderada por Slendy Gómez, que rescata y rehabilita perritos y gatitos callejeros. Cuando necesitan ayuda para operar a uno de los animales, yo siempre estoy dispuesta a colaborar.

#### ¿En qué cree?

Yo creo firmemente en transmitir un mensaje de amor, alegría y esperanza a través de mi trabajo. Me entristece ver cómo a veces los niños son maltratados o castigados por no cumplir con las expectativas académicas. Por eso, cuando me preguntan, comparto mi experiencia sobre cómo logré que mis estudiantes aprendieran de manera positiva, a pesar de las adversidades que enfrentaban en sus vidas. Creo que es importante mantenernos conectados con nuestra humanidad y ayudar a los demás. Por eso, utilizo mi plataforma como medio para crear conciencia, organizar campañas y ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. Esto es algo que intento

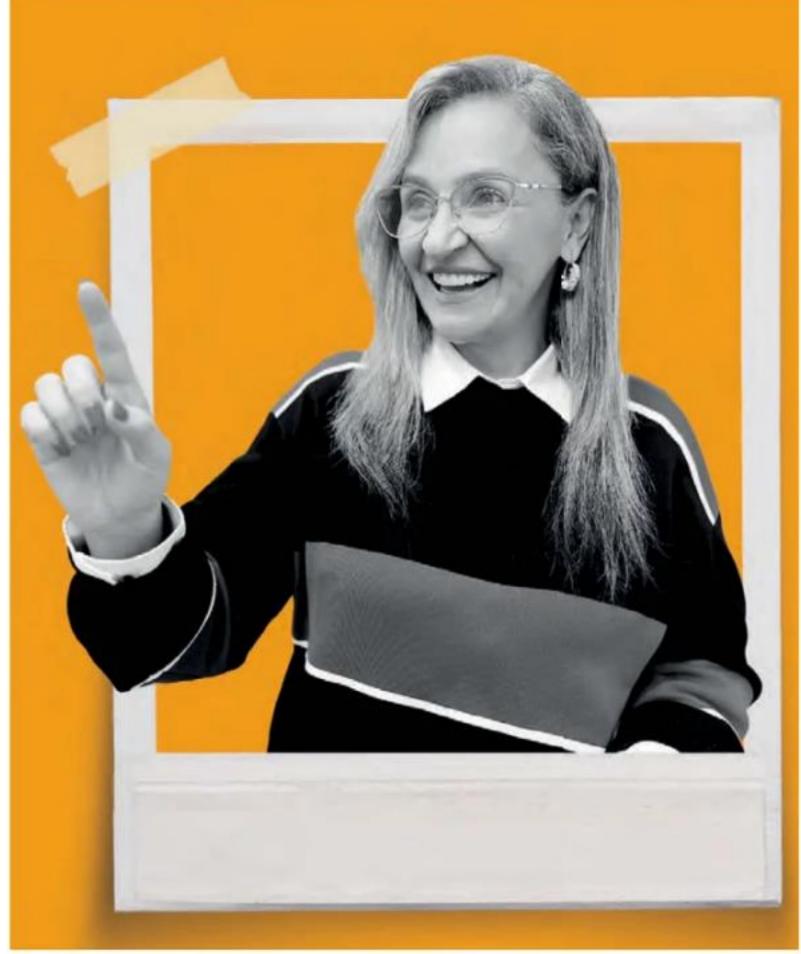

Mónica Higuera es licenciada en literatura castellana y comunicación. / Danna Hernández

hacer todos los días.

#### ¿Qué le gusta leer o qué está leyendo?

Mis lecturas son principalmente académicas, enfocadas en comprender el funcionamiento del ser humano y la importancia de gestionar adecuadamente las emociones. Además, disfruto explorar nuevas técnicas de redacción y leer obras literarias que me impacten personalmente. A diario, consulto la Real Academia para estar al tanto de las novedades lingüísticas y mantenerme actualizado en mi trabajo.

Usted es una profesora que está cerrando brechas y una de las primeras en hacer lo que hace...

Es realmente sorprendente ver cuántos creadores de contenido educativo han estado trabajando incansablemente durante años. Para mí es una gran satisfacción ver cómo están ganando reconocimiento y éxito. Me alegra saber que estoy abriendo camino para otros. Me llena de felicidad.

¿Cómo se enfrenta a la fama?

Creo que todo depende de cómo uno maneje las situaciones que surgen a diario. Personalmente, tiendo a enfrentarlas con inocencia y aceptación. Por ejemplo, una vez una mujer me contactó para hacer un live en Instagram y resultó ser una periodista de Caracol Noticias. Yo ni siquiera lo sabía. Solo quiero mantener la autenticidad y la cercanía con la gente. Me encanta encontrarme con las personas y tener conversaciones con ellos. Respecto a la fama, creo que es importante no dejar que afecte el ego, así es como me mantengo fiel a mí misma.

#### ¿Cómo se guarda en su esencia y no se pierde en el personaje de la "profe Mónica"?

La escritura, la lectura y la oralidad son aspectos que planeo mantener siempre. Pero la Mónica de siempre, la que disfruta cantar, brincar, saltar y hacer bromas, esa parte de mí nunca cambiará. Me sentiría apenada si un día fuera diferente. Aunque he estado en varios medios de comunicación y algunas personas se me acercan, el número no es abrumador. No puedo predecir qué pasará en el futuro, pero mi deseo es mantener mi esencia.\*